





# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.168 8 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200

709339 505330











Compra tus entradas escaneando el código QR o en: gransaloninmobiliario.com





# 8 ALT AGOSTO EN CORFERIAS



## **ASISTE Y ENCUENTRA EN UN SOLO LUGAR:**

## SON MÁS DE 120 EXPOSITORES!



CONSTRUCTORAS



**PROMOTORAS** 



**INMOBILIARIAS** 



ENTIDADES FINANCIERAS



ESPACIOS DE ACTUALIZACIÓN SECTOR INMOBILIARIO



CAJAS DE COMPENSACIÓN

Comids at pass Food Court



URBANIZADORAS NACIONALES E INTERNACIONALES.















La triple medallista olímpica Mariana Pajón acompañó a los ciclistas colombianos que compitieron en pista en los Olímpicos. Habló de su futuro, del deporte en Colombia y la presión que se siente antes de competir. / Deportes p. 21







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.168 8 DE AGOSTO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200





Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres, llegó a la audiencia con su abogado Luis Gustavo Moreno. / Fiscalia

# Empresa criminal

En seis horas de audiencia contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector, y el contratista Luis E. López Rosero, la Fiscalía presentó algunas de las pruebas, así como un organigrama con las cabezas del desfalco. Además pidió que los acusados sean privados de la libertad en bases militares, por el "alto riesgo" que corren por sus testimonios. / Judicial p. 6

## Comienza el tercer año de Petro

En medio de la conmemoración de la Batalla de Boyacá y los dos primeros años de su gobierno, el presidente Petro defendió su gestión y planteó de nuevo un acuerdo nacional para hacer ajustes políticos, institucionales y sociales. "Nos queda lo más duro", aseguró. / Tema del día p. 4

## La presión de los arriendos

Con casi la mitad de los colombianos viviendo en un lugar alquilado, el precio de los arriendos se ha convertido en una talanquera para el descenso de la inflación. Así se proyecta el panorama.

/ Negocios p. 8

## Los nuevos sonidos de la salsa

La nueva generación de músicos se enfrenta a varias dificultades, como sostenerse como independientes, llegar a los salseros atados a la nostalgia de los artistas "de antes" y a la competencia que se mantiene entre el género.

/ Música p. 19



## Francia Márquez destacó su gestión como "vice" y ministra

La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, entregó el balance de su gestión de estos dos años, destacando programas sociales que puso en marcha y que están dirigidos a grupos marginados.

Entre los logros resaltó su visita a África y los resultados comerciales y culturales de esta, que también, de acuerdo con lo que

dijo, beneficiaron a mujeres empresarias con su iniciativa "Ella exporta".

Aseguró que para este semestre espera beneficiar a casi 50 mil jóvenes que estén en riesgo de entrar a la delincuencia con su programa "Jóvenes en Paz", del Minigualdad, que les entrega \$1 millón condicionado a trabajo social y tomar clases.

La ministra también prometió impactar varias regiones garantizándoles agua potable con la estructuración de proyectos de acueducto.

Además, sostuvo que está casi listo su programa "Hambre cero", con el que espera dar 900 mil raciones de comida e incentivar mercados campesinos.

La funcionaria dijo que en sus últimos dos años en la Vicepresidencia y el Minigualdad buscará impactar a más poblaciones vulnerables.

# Temadedia

No habló ni de paz ni de Venezuela

## "Nos queda lo más duro": Petro comenzó su tercer año en el poder

El mandatario defendió su gestión al frente de la Casa de Nariño. Habló desde el Puente de Boyacá y, en una alocución, dijo que "daremos todo".

### REDACCIÓN POLÍTICA

"No han sido dos años fáciles, hemos tenido problemas, obstáculos, pero también logros y satisfacciones. Nos quedan dos años de gobierno, el remate, lo más duro y en donde daremos todo para conseguir las metas".

En estas 35 palabras está condensada la parte neurálgica de los dos mensajes que el presidente Gustavo Petro entregó este 7 de agosto por cuenta de los dos años que cumplió como jefe de Estado y con los que les dio el pistoletazo de partida a los 730 días que le quedan al frente de la Casa de Nariño.

Fiel a su estilo simbólico, en el cual los escenarios y el vestuario suelen ser parte fundamental de lo que quiere plasmar en sus intervenciones públicas, el presidente Petro llegó pasado el mediodía al Puente de Boyacá para conmemorar el aniversario 205 de la batalla que se libró en ese lugar y que selló la libertad del país. Además, por la fecha, es el día en que se celebra el aniversario del Ejército.

Petro, ante las tropas allí formadas y junto al grueso de su gabinete y de la cúpula militar y policial, aseguró en estos dos años que lleva comandando la Casa de Nariño se ha hecho una "revolución" en varios frentes, en especial en la preponderancia que han tomado las mujeres dentro de la Fuerza Pública y lo que consideró es la dignificación de los salarios de los uniformados.

"Hicimos una revolución en dos años", enfatizó Petro, quien -en medio de un discurso de 32 minutos y 20 segundos- matizó sobre cómo se ha dado ese proceso de

inventado el que la mujer pueda pertenecer a la Fuerza Pública, sino porque lo hicimos realidad, dejó de ser un discurso; el 45 % de la Policía son mujeres, eso no es cualquier cosa".

Asimismo, al comienzo de su intervención, el mandatario aseguró que ese escenario no era el propicio para enviar mensaje de carácter más político, como su relación con las fuerzas opositoras y el trabajo que hace con sus alfiles para materializar el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual el haber esquivado el tema de la paz total podría tener un sentido. De hecho, se sentó más en las tesis que sustentan a la que es la primera administración de izquierda pura que tiene Colom-

Incluso, haciendo un paralelo con la batalla que se libró en el Puente de Boyacá en 1819, el jefe de Estado advirtió que los cambios que se requieren a niveles institucional, social y político deben tener vías fuertes y democráticas, lo que podría leerse como parte de su meta de hacer reelegible al progresismo en 2026.

"Aún no se pueden guardar completamente las ideas, tampoco las espadas, porque la justicia todavía no es en Colombia", enfatizó Petro. Y agregó: "La defensa de la nación v el cuidado de la ciudadanía cada vez están más en manos de las mujeres, y esas mujeres en el tiempo cada vez serán más capitanes, mayores, coroneles, generales, comandantes en jefe de las Fuerzas Militares en Colombia".

Y minutos antes de que Petro hablara, varios de sus ministros entregaron algunos datos claves de su gestión y las propuesajustes: "No porque nos hayamos tas que vienen. Uno de ellos fue



El presidente Gustavo Petro habló de su Gobierno este 7 de agosto desde el Puente de Boyacá. / Jose Vargas

el canciller Luis Gilberto Murillo, quien reveló que pronto se tomarán decisiones sobre el caso de presunta violencia de género que se sigue contra el embajador ante la FAO, Armando Benedetti. La ministra de Justicia, Angela María Buitrago, confirmó que viene la reglamentación de la jurisdicción agraria, y su par de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, precisó que el Gobierno insistirá en hacerle una cirugía al sistema.

Pero como el Puente de Boyacá

El presidente Gustavo Petro defendió su gestión y planteó de nuevo un acuerdo nacional para hacer ajustes políticos, institucionales y sociales.

no era el escenario de los mensajes políticos, Petro aprovechó su paso por ese lugar, cercano al municipio de Ventaquemada, para ir a una tienda de productos tradicionales para grabar desde allí la alocución que emitió a las 7 de la noche de este jueves.

Ese negocio es administrado por Blanca Lucy Junco, de 43 años, y fue el escenario para que Petro defendiera cifras como el haber sacado 1,6 millones de personas de la pobreza, la aprobación de la reforma pensional que está en estudio de la Corte Constitucional por posibles vicios en su trámite legislativo, la estabilización de la inflación en un 4 % y entre otros ítems con los que mostró logros- la forma en que está luchando contra el narcotráfico.

"En 2024 han aumentado un 23 % las incautaciones de cocaína. Llevamos 1.500 toneladas incautadas desde que llegué al Gobierno, que tienen un valor de US\$42 mil millones", enfatizó tante, contrario a otras interven-

el jefe de Estado.

Y así como no habló de la paz total, también evitó mencionar de forma directa los escándalos de corrupción que sacuden a su Gobierno y que, precisamente este 7 de agosto, tuvieron un capítulo con la audiencia en que la Fiscalía pidió cárcel para Olmedo López y Sneyder Pinilla, determinadores del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión de Riegos de Desastres. Eso sí, el mandatario hizo, de nuevo, un mea culpa por estos episodios.

Dijo, en referencia directa a la corrupción, que "a nosotros en el Gobierno nos ha permeado y era algo que no debía haber pasado en el 'Gobierno del cambio".

Eso sí, siguiendo con la línea conciliadora que esbozó el pasado 20 de julio en la instalación del tercer año legislativo, insistió en buscar acuerdos con diferentes estamentos para encontrar puentes y proyectos comunes. No obs-

## "Ha atacado sistemáticamente a la oposición": Centro Democrático

El Centro Democrático publicó un balance de lo que, a su juicio, han sido los dos primeros años de gestión de Gustavo Petro. La colectividad criticó los ataques "sistemáticos" del Gobierno a "las instituciones, las libertades, la democracia y a la oposición", así como el haber amparado el discurso de la constituyente en el

Acuerdo de Paz de 2016.

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe hizo énfasis en tres puntos: el declive de la economía, el recrudecimiento de la violencia y los escándalos de corrupción, como el de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres.

"El pésimo comportamiento en las cifras

es el resultado de políticas encaminadas a quebrar la economía de Colombia y un agresivo discurso contra el sector privado que ha desestimulado la inversión tanto nacional como extranjera", se lee en el comunicado. Además, criticaron la posible ley de financiamiento, que aportaría \$12 billones al presupuesto general 2025.

El principal partido de oposición, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, hizo un balance de los dos años de gestión del presidente Petro.



ciones públicas, dejó de lado su

polémico relato constituyente y

partidos políticos, a los empresa-

rios y a las organizaciones sociales para que nos sentemos a cons-

truir un gran acuerdo nacional

en torno a la reforma a la salud, la

reforma a los servicios públicos, la implementación del Acuerdo

de Pazy la lucha contra la corrup-

ción, ese flagelo que ha logrado

permear a nuestra sociedad y nuestras instituciones", precisó

De esta forma, y manteniendo

la carga simbólica, el presidente

Petro comenzó formalmente el segundo tiempo de su adminis-

tración, y en el país hay expecta-

tiva por cuál mandatario se verá

en estos 730 días que le restan en el poder: si el estadista que

busca acuerdos o el que acude al

populismo para caldear la pola-

rización para alcanzar sus pro-

Petro.

pósitos.

"He hecho un llamado a los

de choque institucional.

REDACCIÓN POLÍTICA

Además del discurso del presidente Gustavo Petro en el Puente de Boyacá, este 7 de agosto se abonó el camino para la próxima llegada de las reformas sociales al Congreso. Mientras los ministros informaron que ya están listos algunos proyectos para su radicación y entregaron fechas, en la plaza de Bolívar de la capital, sindicatos y agrupaciones de izquierda levantaron la voz en defensa de estos.

No puede decirse que sea la primera vez que desde las calles se busca presionar al Legislativo frente al trámite de las reformas. pero sí que fue una de las marchas del progresismo, de este último año, con menor afluencia de personas. De hecho, fueron pocos los líderes políticos que se vieron desde el parque Nacional (punto de partida) a la plaza.

En todo caso, sindicatos como Fecode, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y militantes de Comunes, el Partido del Trabajo y el Partido Comunista Colombiano caminaron un poco más de tres kilómetros para mostrar su apoyo al presidente Petro y a reformas como a la salud y la laboral, cuya ponencia para segundo debate se radicará la otra semana, y proyectos como la jurisdicción agraria.

También los marchantes dejaron claro que esperan que el progresismo se corone nuevamente en 2026 y algunos, incluso, pidieron que en el tarjetón se repita el nombre de Gustavo Petro, un camino que aunque ya fue descartado por ministros como el del Interior, Juan Fernando Cristo. sí lo buscaría la senadora Isabel Zuleta a través de un proyecto legislativo que tiene casi listo.

A pocos metros de la plaza de Bolívar la oposición también se citó para hablar de los dos años de Petro y el juicio político en su contra que sectores más radicales buscan iniciar.

En el salón Luis Carlos Galán del Congreso, militantes del Centro Democrático se reunieron para insistir en que el Legislativo, específicamente la Comisión de Acusación, debería llamar al jefe de Estado por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Pero esta alternativa no termina de calarle a la mayoría, por lo que es, hasta el momento, un panorama lejano.

Donde sí se vio consenso, en comparación a la idea del juicio Oposición también se reunió

## Así se vivieron las marchas en respaldo al Gobierno y sus reformas sociales



Sindicatos le pidieron al Congreso aprobar las reformas sociales del oficialismo. / Gustavo Torrijos

político, fue en Medellín, ciudad en la que su alcalde, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, e incluso el expresidente Alvaro Uribe se subieron a la tarima para rechazar el resultado electoral de las presidenciales en

Venezuela y pedir transparencia.

Las marchas en respaldo al Gobierno finalizaron sobre las 2:00 de la tarde, invitando a los asistentes a prepararse para la próxima asamblea popular que está preparando el Pacto Histórico para mediados de agosto, cuando las reformas ya habrían sido radicadas y necesitarían un fuerte impulso en un Congreso que parece no querer caminarle al presidente, menos cuando el escándalo de la Ungrd ha seguido creciendo y tocando a más figuras del Ejecutivo.

## BANCO DAVIVIENDA S.A. INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL

Tasas de interés vigentes para Tarjeta de Crédito, del 1 al 31 de agosto de 2024

| TARJETA DE CRÉDITO                                               | CO               | MPRAS           | A                | PAGO DE         |             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| TAKJETA DE CKEDITO                                               | NACIONALES       | INTERNACIONALES | NACIONALES       | INTERNACIONALES | IMPUESTOS   |
| -07-                                                             |                  | PEI             | RSONA NATUR      | AL              |             |
| Diners Negra                                                     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| Unidos Por la Patria                                             | 28,90% E.A.      | 28,90% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| Master Card Black y Visa Signature                               | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| Otras Tarjetas                                                   | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| MORA                                                             |                  |                 | 29,08% E.A.      | 5-508780-11-    |             |
|                                                                  |                  | PER             | RSONA JURÍDIO    | A               |             |
| Empresarial Portafolio Pyme                                      | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| Empresarial Portafolio Corporativo<br>y Empresarial              | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| Empresarial Corporativo y Empresarial                            | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| Empresarial Pyme                                                 | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A.      | 28,93% E.A.     | 28,93% E.A. |
| MORA                                                             |                  |                 | 29,08% E.A.      |                 | •           |
|                                                                  |                  | AGROPI          | CUARIA Y CAF     | ETERA           | MORA        |
| Agropecuaria y Cafetera Medianos<br>y Grandes Productores        | IBR* + 7,0% E.A. | N/A             | IBR* + 7,5% E.A. | N/A             | 29,08% E.A. |
| Agropecuaria y Cafetera Medianos<br>y Grandes Campañas y Ferias  | IBR* + 7,0% E.A. | N/A             | IBR*+7,5% E.A.   | N/A             | 29,08% E.A. |
| Agropecuaria y Cafetera Pequeño<br>Productor Campañas y Ferias   | IBR*+4,0% E.A.   | N/A             | IBR++5,8% E.A.   | N/A             | 29,08% E.A. |
| Agropecuaria y Cafetera Pequeños<br>Productores**                | IBR* + 11% E.A.  | N/A             | IBR* + 11% E.A.  | N/A             | 29,08% E.A. |
| Agropecuaria y Cafetera Medianos<br>y Grandes Productores VIP*** | IBR*+7,0% E.A.   | N/A             | IBR*+7,5% E.A.   | N/A             | 29,08% E.A. |

\*\*\* Clientes VIP montos aprobados => 150 MM, sujeto a políticas de crédito

ONVIVIENDA

## Procuraduría solicitó expulsión de alias "Zeus" de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) recibió una solicitud por parte de la
Procuraduría General de la Nación con la
que busca expulsar al mayor retirado del
Ejército Juan Carlos Rodríguez Agudelo,
más conocido como alias Zeus. De acuerdo
con el Ministerio Público, el compareciente
habría incumplido los compromisos

adquiridos una vez ingresó a esa instancia de iusticia transicional.

"El señor Rodríguez Agudelo faltó a los compromisos adquiridos con la magistratura después de que no hubiera comparecido ante esa jurisdicción para dar cuenta de sus cambios de domicilio y hubiera prescindido injustificadamente de su esquema de seguridad, puntualmente el 10 de abril de 2024, cuando fue capturado en flagrancia por las autoridades", explicó la JEP.

Rodríguez Agudelo fue condenado en la justicia ordinaria y luego fue acogido por la JEP en 2018, lo que le permitió tener libertad transitoria y condicionada. Según el Ministerio Público, Rodríguez Agudelo habría sido reincidente en el crimen, luego de haberse sometido a la JEP.

# Judicial



SANTIAGO DÍAZ GAMBOA

sdiazg@elespectador.com

@Sdiazgam

Luego de más de cinco meses de incertidumbre, los confesos responsables del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueron llamados a pagar sus penas por delitos de corrupción en un centro carcelario de manera preventiva. La solicitud fue elevada por la Fiscalía durante la audiencia de medida de aseguramiento que tuvo lugar ante el juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, frente al cual, además, el ente investigador pidió que Olmedo López Martínez, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla Alvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres de la misma entidad y Luis Eduardo López Rosero, el contratista que se vio beneficiado con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, purguen sus condenas en bases militares. Esto por cuenta de un "alto riesgo" debido a sus testimonios ante la justicia, en los que han salpicado a varios funcionarios del gobierno, contratistas y legisladores.

Durante al menos seis horas, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, puso sobre la mesa algunas de las pruebas que ha tenido en cuenta la Fiscalía, y que van desde chats y documentos, hasta apartados del interrogatorio de Olmedo López en las instalaciones del búnker, para darle forma al entramado de contratación irregular y desviación de recursos en la Unidad. En sus palabras, los tres imputados son "un peligro para la comunidad", por lo que, a su juicio, deben ir a prisión mientras se define si el ente investigador les concede el beneficio de principio de oportunidad, el cual han estado buscando desde que iniciaron a entregar información del engranaje a cambio de beneficios penales en sus casos.

Las preocupaciones de la Fiscalía para pedir medida de aseguramiento en contra de los tres imputados van mucho más allá. Durante su intervención, la fiscal delegada ante el alto tribunal señaló que existe la posibilidad de que las pruebas que acompañan el expediente puedan ser modificadas si los exdirectivos de la Ungrd y el contratista quedan en libertad. Para el ente investigador, la alteración del material probatorio es un hecho que no es nuevo, pues, durante un interrogatorio ante la Fiscalía. Speyder PiniOlmedo López y Sneyder Pinilla, dice Fiscalía

# "Son un peligro para la comunidad"

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de medida de aseguramiento contra Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López. Si bien la Fiscalía calificó de esta forma a los imputados, también pidió que fueran enviados bases militares, pues enfrentan un "alto riesgo" por sus testimonios.



Olmedo López y Sneyder Pinilla durante la audiencia de medida de aseguramiento en su contra. / Fiscalía General de la Nación.

lla reconoció haber borrado algunos chats de WhatsApp "que comprometían la responsabilidad de los procesados en los delitos increpados". Además, añadió un detalle hasta ahora desconocido: cerca de 69 cajas con documentos de la Unidad respecto a otros contaros no aparecen.

"La urgencia de la imposición de medida de aseguramiento requerida surge en el caso concreto de la necesidad apremiante de proteger y evitar la transgresión, manipulación y adulteración de las pruebas (...) La organización criminal no ha sido desmantelada por completo. Estandoenlibertad (Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López) pueden tener contacto con los otros miembros de la organización", agregó la fiscal Patiño. Para el ente investigador es determinante que tanto los exfuncionarios, así como el contratista -conocido como el Pastuso- continúen el proceso bajo la medida de detención, pues, según los representantes del búnker, las salidas a medios de comunicación de Olmedo López y Sndeyder Pinilla han torpedeado etapas de investigación.

### César Manrique y Carlos Ramón González, fichas clave

probatorio es un hecho que no es nuevo, pues, durante un interrogatorio ante la Fiscalía, Sneyder Pini
Antes de solicitar la medida de aseguramiento en contra de los ahora imputados exfuncionarios y Ungrd.

el Pastuso, la Fiscalía presentó un organigrama de las cabezas del desfalco a la Unidad, en la que, a la par de Olmedo López, aparece César Manrique Soacha, jefe del departamento de la Función Pública. De acuerdo con ese esquema que dibuja a los cerebros del entramado, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo (asesor jurídico de la dirección de la Unidad) y Luis Carlos Barreto Gantiva (exsubdirector de la Ungrd), así como el propio Manrique, "habrían acordado generar una empresa criminal para cometer delitos contra la administración pública interesándose indebidamente en las modalidades de contratación privadas de la Ungrd".

Las pesquisas determinaron que Olmedo López habría gestionado con Luis Carlos Barreto el tras-

Cristina Patiño aseguró durante la audiencia de medida de aseguramiento que se han perdido 69 cajas con contratos de la Ungrd.

lado de \$100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a raíz de un convenio con la Ungrd, un hecho que se habría adelantado con el visto bueno de Manrique. "En contraprestación, Olmedo López permitiría que direccionaran la contratación a empresarios cercanos para que suministraran plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas". El pasado 25 de julio, durante la audiencia de imputación de cargos en contra de los exdirectivos de la Ungrdy el Pastuso, la Fiscalía señaló a Olmedo López por estas gestiones y puso por primera vez el nombre de Manrique en el entramado: "Usted acordó con César Manrique, jefe político de Luis Carlos Barreto, el pago de coimas a cambio de la colaboración que brindara para lograr el traslado de la reducción de los \$100.000 millones que la Ungrd tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT)".

El nombre de Carlos Ramón
González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y quien salió el pasado 26 de julio de la dirección nacional de Inteligencia, también ocupó gran parte de la diligencia.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, entre el 18 y el 21 de septiembre, el entonces director del tares cual productivo de la Presidente cual productivo de

Dapre le solicitó a Olmedo López que se "cumpliera" con contratos de \$60.000 millones para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros convenios por más de \$10.000 millones para su par en la Cámara de Representantes, Andrés Calle. La Fiscalía, basándose en las pruebas e interrogatorios presentados por Olmedo López, señaló que estos pactos se dieron en reuniones presenciales en la Casa de Nariño a principios de noviembre de 2023 con el exdirector del Dapre.

No obstante, en lugar de contratos, los legisladores habrían recibido sobornos por \$4.000 millones. Esto, dice el ente acusador, por una orden que fue trasladada desde la oficina de Carlos Ramón González al despacho de Olmedo López. Estos sobornos, según exfuncionarios de la Ungrd, fueron pactados para que ambas cabezas del Legislativo le dieran celeridad a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Con todos estos elementos en mano, la Fiscalía pidió enviar a los confesos implicados a bases militares para que paguen su pena, la cual podría llegar hasta los 22 años. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, el juzgado 35 aplazó la decisión para el próximo 31 de agosto, en la segunda parte de la diligencia, cuando se conocerá el lugar de reclusión de López, Pinilla y el Pas-

## Edmundo González no acudió al llamado del Supremo venezolano

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia desacató el miércoles una citación de la Corte Suprema, en un proceso convocado para "certificar" la cuestionada elección en la que fue proclamado vencedor el presidente Nicolás Maduro.

González, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado,

denunció fraude y asegura tener las pruebas que demuestran que ganó los comicios del 28 de julio. "Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso", subrayó el opositor de 74 años en un comunicado en redes sociales. La audiencia en el TSJ se celebró sin

González Urrutia. Una silla vacía con su nombre fue mostrada en la televisión estatal. "Es importante que conste en acta su incomparecencia y que no acata la citación", dijo la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, que ya antes había advertido de "consecuencias" en caso de inasistencia.

"Si acudo pondré en riesgo no solo mi libertad, sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano".

Edmundo González, opositor.

# nternacional



CASTELLANOS **GUEVARA** 

licastellanos@elespectador.com @Julisnscg99

Ha pasado un año desde que uno de los incendios forestales más letales en la historia de Estados Unidos causó una devastación desgarradora en Maui, Hawái. El incendio, que acabó con la mayor parte de la histórica ciudad de Lahaina, dejó 97 muertos, unas 3.710 casas quedaron en ruinas o inhabitables v miles de personas no pudieron regresar a sus hogares. Según la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), se espera que la recuperación lleve años y se estima que solo la reconstrucción del distrito histórico de Lahaina pueda costar US\$5.500 millones, con más de 850 hectáreas quemadas.

De acuerdo con la Cruz Roja Americana, seis meses después del desastre, se reabrió la primera zona residencial y más de 100 hogares del programa de refugios temporales de emergencia no congregados (NCS, por su sigla en inglés) han regresado con éxito a sus hogares. Sin embargo, casi 5.000 residentes siguen bajo la protección del programa. Stephany y Fernando Sepúlveda recibieron la asistencia transitoria de la Cruz Roja, la cual les ayudó con alimentos y con la reposición de objetos perdidos en el incendio. Dicen que les va "bien,

Así va la reconstrucción de la isla

## Un año después del mortifero incendio en Maui, Hawái

Hace un año un gigantesco incendio acabó con la mayor parte de Lahaina, dejó 97 muertos y a cientos de familias sin hogar. Le contamos los avances de las investigaciones y la reparación.

tan bien como uno puede estar, bajo las circunstancias. Las cosas avanzan muy despacio y hay que tener mucha paciencia", según recoge la entidad en su página web. Jubilados, están gastando sus ahorros en pagar alquiler a un amigo con el que se alojan desde que el fuego acabó con su casa. Aun así esperan recibir ayuda de la FEMA (Agencia Federal de Gestión de Emergencias) para una vivienda. De acuerdo con Stephany, han pagado "casi US\$10.000 hasta el momento" en alguiler.

## ¿Qué causó el incendio?

Elincendio inicial comenzó cerca de las 6:35 a.m. en una zona situada a más de 1,6 km por encima del distrito comercial central de la ciudad. De acuerdo con The New York Times (NYT), que recogió testimonios de residentes e imágenes del momento, al parecer, las llamas brotaron por un tendido eléctrico roto operado por Hawaiian Electric.

El fuego ya estaba arrasando la hierba seca cuando los bomberos llegaron al lugar, y había crecido lo suficiente como para que algunos residentes fueran evacuados por el espeso humo. Hawaiian Electric reconoció que una de sus líneas eléctricas se cayó y provocó un fuego en Lahaina a primeras horas de la mañana del 8 de agosto, pero la empresa niega que el incendio de la mañana causara las llamas que arrasaron la ciudad más tarde ese mismo día.

## Denuncias por la mala gestión

Según la Cruz Roja, la respuesta de la entidad fue inmediata; no obstante, hubo muchas irregularidades en el manejo oficial del desastre. Cuando los incendios arrasaban Maui, el jefe de la agencia gubernamental tardó en regresar a la isla en medio de la crisis, mientras un fallo generalizado en las comunicaciones dejó a las autoridades a oscuras, y a los residentes sin la posibilidad de recibir alertas de emergencia, indicó un informe publicado en abrilde este año por la fiscal general de Hawái, Anne E. Lopez.

Otro informe relató los retos a los que se enfrentó el Departamento de Bomberos: camiones mal abastecidos, hidrantes que quedaron sin suministro de agua y falta de acuerdos de ayuda mutua entre los condados de Hawái, además de un equipamiento limitado. Con los problemas de comunicación que hubo durante las horas del desastre, las autoridades no pudieron confirmar que las líneas eléctricas habían quedado sin energía hasta mucho después de que las llamas hubieran causado daños generalizados, agregó el informe de Lopez. Ese fallo, en los servicios de telefonía móvil e internet, impidieron que las personas pudieran pedir ayuda u obtener información sobre el incendio.

Esta investigación es parte de la primera fase de una evaluación exhaustiva que incluye una cronología de las 72 horas anteriores, durante y después del incendio, pero también reflexiona sobre las fallas que provocaron un evento de tal magnitud. "La tragedia sirve como recordatorio aleccionador de que la amenaza de incendios de pastizales, incendios forestales y en zonas urbanas iniciados por incendios forestales, alimentados por el cambio climático y la invasión urbana de zonas silvestres, es una realidad", escribieron los autores citados por Telemundo.

#### Las advertencias de un desastre ya existian

Uno de los puntos que quiso recalcar la investigación fue que cinco días antes de que estallaran las llamas, los meteorólogos habían emitido una fuerte advertencia de que el fortalecimiento de los vientos resultantes de un huracán en el Pacífico al sur de Hawái podía crear un riesgo extremo de incendios forestales en todas las islas el 8 de agosto. La agencia de atención de desastres de la zona no atendió este previo llamado de manera oportuna. Herman Andaya, el director de la agencia, se encontraba fuera de la isla en una conferencia en Oahu el día en el que se intensificaron los incendios de Maui. Según el reporte, en sus registros de llamadas y mensajes de texto, Andaya estaba recibiendo actualizaciones de Gaye Gabuat, una asistente administrativa. Tras una serie de evacuaciones en Lahaina, Gabaut comentó a Andaya que "varias personas parecían abrumadas", según el informe.

## Indemnizaciones

Los afectados denunciaron al estado de Hawái, el condado de Maui y a Hawaiian Electric, esta última acusada de no haber cortado las líneas eléctricas para evitar la destrucción que causó el incendio. El gobernador de Hawái anunció que se alcanzó un acuerdo de USD \$4.000 millones para poner fin a miles de demandas. Los demandados serán los responsables de pagar el dinero para compensar a las víctimas, incluidas las cerca de 2.200 que presentaron demandas.



Una imagen aérea muestra Old Lahaina Center y Foodland Lahaina entre casas y negocios destruidos./ AFP

Mawaii Electric pagará la mayor parte del acuerdo propuesto, unos USD \$2.000 millones según The New York Times.

# Negocios

Análisis

## Arriendos, el palo en la rueda del costo de vida en Colombia

En junio, los arriendos inmobiliarios pesaron 28 % de la canasta del índice de precios al consumidor (IPC). Con casi la mitad de los colombianos viviendo en un lugar alquilado, el peso de este rubro tiene un impacto económico amplio y profundo. ¿Cómo leer este panorama y qué se puede hacer para mejorarlo?



DANIEL FELIPE RODRÍGUEZ RINCON

drodriguez@elespectador.com 

Una de las consecuencias que dejó la pandemia fue un crecimiento desmedido en los precios del costo de vida en Colombia, con un pico de inflación que llegó a 13,34 % en marzo del año pasado. Esto en medio de incrementos en los precios de los alimentos (especialmente en 2022), en el transporte, los combustibles y otros rubros básicos de la canasta familiar de millones de colombianos.

Aunque el índice de precios al consumidor (IPC) ha registrado una curva de descenso desde su pico, en meses recientes, los descensos en la inflación se han ido ralentizando de cierta forma y, según las cifras del DANE, los arriendos son los culpables de dañarle el camino de bajada a este indicador.

El presidente Gustavo Petro, en su discurso del pasado 20 de julio, llamó a los arriendos un "motor especulativo" de la inflación e insinuó que era necesaria una intervención a este mercado.

Pero antes de sacar antorchas y trinches, repasemos las últimas cifras alrededor de la vivienda en arriendo y las dinámicas de un mercado que mueve \$26,4 billones, según Fedelonjas, el gremio de los agentes inmobiliarios.

## Qué pasa con los arriendos

Cuatro de cada 10 hogares en Colombia viven en arriendo. Un dato que, de entrada, permite entender por qué los incrementos de cánones se sienten en la inflación general.

Precisamente, en junio, la inflación en Colombia alcanzó un 7,18 % en su variación anual (comparada con el mismo mes de 2023), según el DANE.

La cifra generó preocupaciones porque,

los que el costo de vida se ha mantenido en niveles similares (en abril y mayo la cifra fue del 7,16 %).

El informe del DANE evidenció que los arriendos son uno de los rubros que más están aportando al incremento en el costo de vida por los siguientes motivos:

1. Alojamiento y servicios públicos fue la división que más creció de mayo a junio de 2024 (0,58%). En el último año, el rubro acumula una inflación de 9,26 %, según el DANE.

2. Mientras que la inflación general creció a un ritmo de 7,18 % en el último año, el alquiler efectivo (lo que realmente pagan las familias en arriendos) aumentó 8,07 %. En junio, este indicador aportó 0,73 puntos porcentuales a la carestía, solo superado por alimentos (1,08) y transporte (1,02).

3. El alquiler imputado (estimación a partir de lo que un propietario de vivienda pagaría por el arriendo de su propiedad) aumento 7,94 % en los últimos 12 meses.

En su análisis de la inflación de junio de 2024, Grupo Bancolombia mencionó que los arriendos han registrado los mayores aumentos "de lo corrido de siglo. Esto explica, en buena medida, nuestra perspectiva de menor ritmo de desinflación en los servicios", se lee en el documento del banco.

## Una mirada al mercado

La causa más evidente, pero no la única, de que los arriendos no bailen al compás de la inflación actual está en la misma ley que los regula: la 820 de 2003. Como es bien sabido, dicha norma establece que los reajustes al canon no pueden superar el IPC causado del año anterior.

En 2023, la inflación cerró en 9,28 % y esa es la referencia que están tomando los arrendadores para hacer ajustes a los cánones si (y solo si) se cumplió un año tras la firma del contrato con el arrenda-

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, explica que cuando



En su análisis de la inflación de junio de 2024, Grupo Bancolombia mencionó que los arriendos han registrado los mayores aumentos "de lo corrido de siglo". / Getty Images

complicado. "Especialmente porque los arriendos representan alrededor del 28 % de la canasta familiar", agrega.

Desde el sector de las inmobiliarias se afirma que, al menos en el mercado formal de arriendos, los incrementos hechos hasta junio de 2024 no llegan a ese 9,28 % autorizado por la ley.

Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, precisa que los ajustes se dieron a un promedio de 8,07 %.

Para los agentes inmobiliarios, que los arriendos no crezcan al tope máximo es una muestra de que este es un mercado que se autorregula según la oferta y la demanda. Palabras más, palabras menos, los arrendadores no le están subiendo todo lo que podrían porque, de lo contrario, nadie les arrendaría su inmueble. Al menos esa es la versión del gremio.

En un reciente comunicado, Ramírez dijo que la relación entre el canon mensual y el valor comercial de una vivienda no supera el 0,59 %, cifra menor al 1 % establecido por la Ley 820 de 2003 (1 %). Sin embargo, no hay que ser un perito para saber que los inmuebles de uso habitacional en Colombia, fácilmente, han dupli-

La polémica reciente sobre los arriendos gira en torno a su indexación al IPC del año anterior, algo que -como lo evidencian las cifras del DANE- crea un cierto lastre que solo irá mermando cuando la inflación básicamente, se acumularon tres meses en la inflación es alta, como ahora, bajarla es vuelva a la meta establecida por el Banco de la República.

## Bajan las reservas de crudo en Estados Unidos

Las reservas comerciales de petróleo cayeron sensiblemente la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas el miércoles por la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA).Estas existencias cayeron en 3,7 millones de barriles (mb) en la semana que terminó el 2 de agosto, más del doble que los 1,8 mb de retracción esperados por los analistas, según el consenso recabado por la agencia Bloomberg. Es la sexta contracción

semanal consecutiva de las reservas comerciales estadounidenses de petróleo, que a fines de la semana pasada totalizaban unos 429,3 millones de barriles, un 6 % por debajo del promedio de los últimos cinco años.



cado su valor comercial en los cerca de 20 años desde que se expidiera la mencionada ley. En este lapso, los sueldos de

los trabajadores no han crecido en igual

medida.

Tan solo en los últimos 10 años (de 2013 a 2023), el valor de los predios urbanos en Colombia con destino habitacional se ha incrementado en 53,5 % (a una media del 5 % por año), según el índice de valoración predial (IVP) del DANE. Y este resultado se obtiene, incluso, sin contar a Bogotá, pues la medición excluye a la capital por las mayores presiones del suelo que se registran en este lugar.

Y otro detalle no menor para tener en cuenta en este diagnóstico del sector son los incrementos en las tarifas de los servicios públicos que, en cuestiones estadísticas, empujan la división completa (alojamiento y servicios) a lo alto de los rubros que más pesan en la conformación de precios en Colombia.

¿Una intervención al mercado?

Los desfases de la Ley 820 de 2003 y sus limitaciones les han dado la razón a quienes claman por una norma más actualizada. Entre tanto, las menciones del presidente Petro a un control de los precios de los arriendos en Colombia, con el fin de combatir la inflación, generaron el debate sobre cómo reducir el rezago del sector respecto al comportamiento del costo de vida.

Para el economista principal de Scotiabank Colpatria, "intentar controlar el mercado y fijar precios puede generar errores y equilibrios insostenibles. Por ejemplo, fijar los precios de los arriendos, como se hace actualmente, afecta la inflación".

En palabras de Olarte, si no se permite que los precios de los arriendos suban o bajen según el mercado (la autorregulación de la que hablan los agentes inmobiliarios), "se pueden crear mercados secundarios ilegales y fomentar la informalidad. Cuanto menos se involucre el Estado en la fijación de precios, se generarán precios óptimos y un mercado adecuado para cada rango de ingresos".

De fondo, la polémica reciente sobre los arriendos gira en torno a su indexación al IPC del año anterior, algo que —como lo evidencian las cifras del DANE— crea un cierto lastre que solo irá mermando cuando la inflación vuelva a la meta establecida por el Banco de la República (3 %), lo cual solo sucedería a mediados del próximo año, de acuerdo con el banco central.

## ¿Cómo se ve el fin de año?

Hay motivos para creer que el peso de los arriendos en la inflación se iría aliviando en los próximos meses o, dicho de otra forma, que lo peor ya pasó. Y es que el primer semestre concentra la mayoría de los ajustes a los cánones. Así lo afirma Julio Romero, economista jefe de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

"Analizamos la tendencia de arriendos durante los últimos años y lo que vemos es que en los primeros cinco meses del año se llevan a cabo dos terceras partes de los ajustes de todo el año", precisa.

Así las cosas, el mercado de arriendos inmobiliarios ya habría absorbido los ajustes en los cánones y solo queda cruzar los dedos para que la inflación general siga bajando y se acerque a niveles más saludables, como el 5,3 % que estimó el Gobierno en el proyecto de Presupuesto General de la Nación —presentado el pasado lunes 29 de julio— o el 5,77 % que proyectó el Banco de la República en su más reciente encuesta a analistas económicos, para que la indexación haga lo suyo y los ajustes en los cánones de 2025 no sean tan duros con el bolsillo como los de 2024.

En la misma línea, Romero resalta que en abril de 2024 la tendencia en la inflación anual de los arriendos cambió, lo que es un buen signo para lo que viene: "Venía subiendo desde hace más de un año y a partir de abril cambió y viene moderándose".

## RESERVE SU AGENDA

Septiembre 4 5 6

2024

Plaza Mayor - Medellín, Colombia





## Más información para su registro

(57-601) 326 8500 / (57-604) 326 5100 (57) 316 431 2680 eventos@andi.com.co

## Para gestionar su patrocinio comercial

318 3513963 / 318 3306522 / 3182389586 Lbedoya@andi.com.co Jrua@andi.com.co Nrojas@andi.com.co

www.andi.com.co

Apoya:

EL ESPECTADOR









www.elespectador.com/ambiente/bibo/

Facebook,com/BIBOCol @BIBOCol bibocol BIBOCol



Herencia Colombia

## Así va el programa que garantiza la financiación a largo plazo de las áreas protegidas de Colombia

Hace dos años Colombia lanzó una iniciativa, en el marco de programa Herencia Colombia, que busca asegurar US\$245 millones de financiación para proteger de forma permanente las áreas protegidas tanto terrestres como marinas del país. ¿Cómo va su implementación?

## REDACCIÓN BIBO

En junio de 2022, el Gobierno nacional y varios socios de los sectores público y privado anunciaron la implementación de una de las estrategias de financiación para la biodiversidad más ambiciosas del país: el Proyecto de Financiamiento para la Permanencia (PFP por sus siglas) del programa Herencia Colombia, con el que se busca asegurar US\$245 millones en los próximos diez años para proteger cerca de 32 millones de hectáreas marinas y terrestres, lo que equivale al 16 % del territorio colombiano. ¿Qué ha pasado desde entonces?

En términos generales, Herencia Colombia es un programa liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo de múltiples actores que busca cuidar el capital natural que hay en Colombia, uno de los 17 países megadiversos que hay en el planeta. Olga Bautista, líder nacional de Herencia Colombia, explica que, además, el programa busca responder a los desafíos del cambio climático y apoyar a la conservación de las áreas protegidas. "Lo que buscamos es tener un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) más fuerte en el país y que se apoye la preservación de toda

Uno de los avances de Herencia Colombia ha sido el apoyo en la ampliación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que ahora tiene 573.312 ha. protegidas.

la biodiversidad que tenemos", dice.

Si bien la meta de Herencia Colombia, en general, es asegurar la conservación y financiación de más de 40 millones de hectáreas (20 % del territorio nacional), en la primera fase se esperan abordar 32 millones de hectáreas en zonas priorizadas, como Caribe, corazón de la Amazonia, Cordillera Central, Pacífico marino costero y transición Orinoquia. De esta manera, el país espera responder a las metas propias, pero también a los objetivos globales, como los establecidos en la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas, cuyo objetivo es proteger al menos el 30 % de la tierra y los océanos para

Herencia Colombia también se encuentra alineada con el Marco Global para la Biodiversidad, que, a propósito, será abordado en la COP16, la cumbre más importante de biodiversidad que se realizará este año en Cali.

Paralograrlo, Herencia Colombia moviliza recursos de diferentes fuentes, tanto de entidades privadas como públicas. En el caso de Colombia, algunos de los aliados son el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), Conservación Internacional, Gordon and Betty Moore Foundation, Bezos Earth Fund, Andes Amazon Fund, The Nature Conservancy (TNC), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea, entre otros.

El Programa de Financiamiento para la Permanencia es entonces el modelo financiero acordado por los diferentes actores para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de áreas protegidas. El modelo permite "movilizar recursos públicos y privados, y buscar que las inversiones se puedan maximizar para cerrar la brecha



Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, una de las áreas protegidas del país. / wwF Colombia

las estrategias de conservación que hay en el país", agrega Bautista.

Dicho programa tiene diferentes metas. Una de las principales es que, a lo largo de los primeros 10 años, se apoye la creación de más de dos millones de hectáreas de nuevas áreas protegidas terrestres y alrededor de 15 millones de ha de áreas marinas en el Caribe y el Pacífico.

## Los avances en el primer año

Pese a que aún el programa se encuentra en una etapa muy temprana de implementación, ya se ha avanzado en algunos objetivos planteados en Herencia Colombia. "Hemos estado desde PNNC en la ampliación del Santuario de Floray Fauna de Malpelo (2'147.206 ha), del Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo (9'678.976,82 ha). También en la ampliación del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, donde se realizó una ampliación por más de 172.000 hectáreas, para un total de 573.312 ha protegidas", afirma la líder nacional de Herencia Colombia.

Otro de los grandes logros ha sido definir la estrategia de sostenibilidad financiera del

con el respaldo de la Unión Europea y la FAO. Dicha estrategia se enfoca en tres componentes fundamentales. En primer lugar, se centra en la creación de mecanismos financieros que faciliten la movilización de recursos tanto del sector público como del privado.

"Hace una década la respuesta frente a los desafíos ambientales es que no había recursos financieros para atenderlos. Hoy la respuesta es diferente: los recursos sí están, pero nos hacen falta mecanismos y proyectos para poder acceder a estas fuentes financieras", menciona Sandra Chamorro, oficial de finanzas para la conservación de WWF Colombia.

Aquí, agrega Chamorro, juega un papel fundamental el sector privado, especialmente el sector financiero, pues han reconocido su necesidad de tener modelos más sostenibles, y en ese sentido han mostrado interés en financiar proyectos que favorezcan la conservación de la biodiversidad.

En segundo lugar, la estrategia se dirige hacia el fortalecimiento de proyectos productivos, lo que contribuirá al desarrollo de las economías locales y al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. de financiación de las áreas protegidas y de programa, liderada por WWF Colombia y "Hay unos emprendimientos comunitarios

Apoya:









/ 11

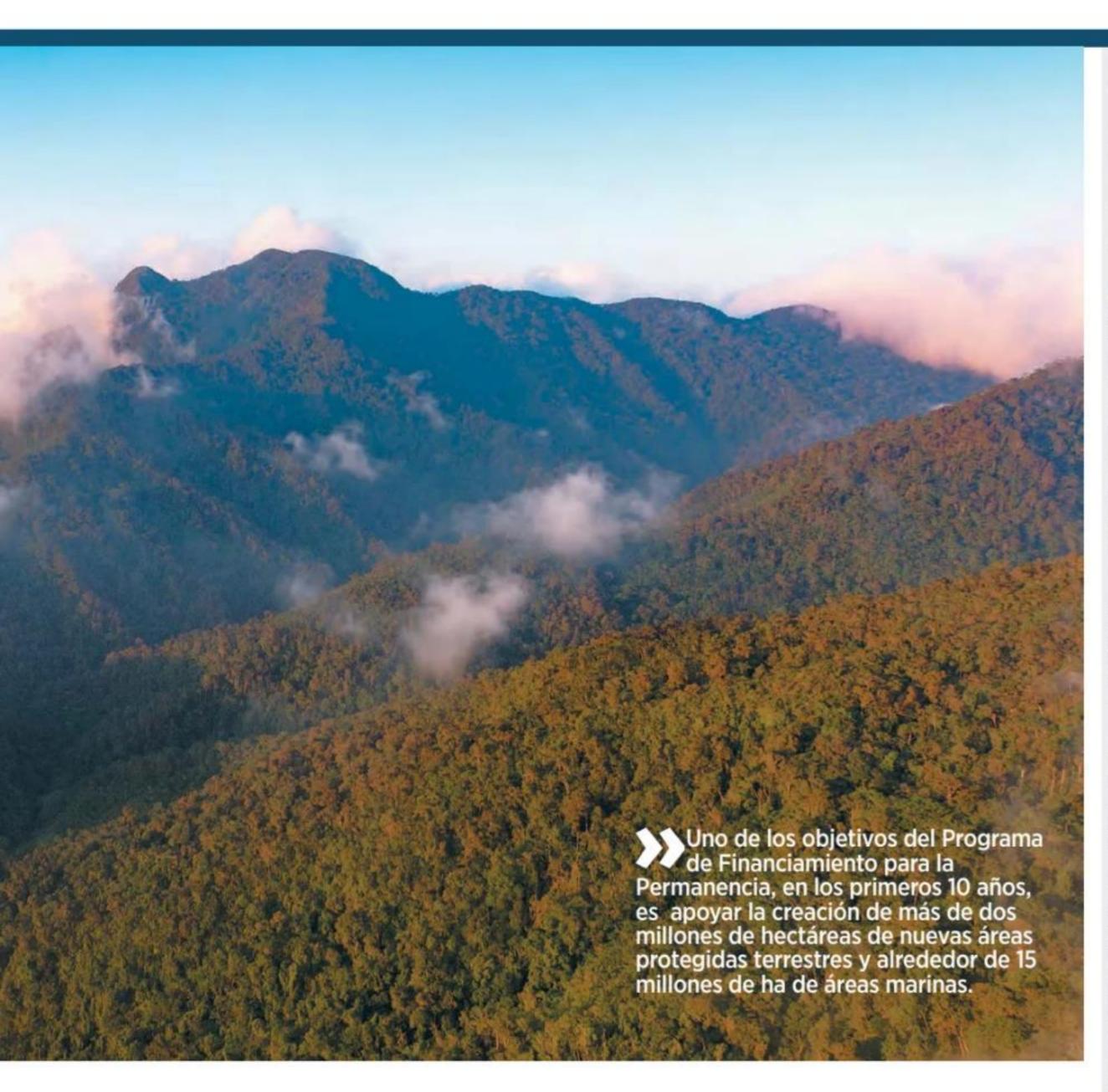

para la conservación, personas que viven de la bioeconomía, que subsisten de la biodiversidady que es necesario apoyarlas, y para ello hay que canalizar recursos", explica la vocera de WWF Colombia.

El tercer enfoque es el monitoreo y seguimiento, que se encargará de evaluar el progreso y el impacto en la implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera. Según Chamorro, por cada dólar, peso o euro que se invierta, se revisará el impacto ambiental, social o financiero que genere.

"La idea de canalizar estos recursos es que podamos tener ese impacto en restauración y que haya paisajes conectados, con unas garantías ambientales, pero también resguardando a las personas que habitan en esos territorios estratégicos para que tengan garantías o alternativas de vivir de la bioeconomía. Esta es una labor que se ha venido avanzando en el marco del proyecto Paisajes Sostenibles, que hace parte de Herencia Colombia", indica Chamorro.

Pero ¿cómo movilizar estos recursos? WWF Colombia está estructurando Invest, iniciativa que conecta la inversión de impacto con soluciones ambientales, sociales y financieras en pro de la conservación y la sosteni- Por el momento, se ha avanzado en algu- estos lugares.

bilidad. Invest permitirá unir la oferta y la demanda; es decir, unir las necesidades que hay en los territorios para resolver problemas ambientales y sociales con aquellos actores que están interesados en inyectar recursos. Conestainiciativasebusca, entre otras cosas, capturar potenciales aliados, inversionistas y socios que estén interesados en la apuesta de Herencia Colombia. Si todo marcha bien, Invest sería lanzada en la COP16, que se realizará del 21 de octubre al 1.º de noviembre de este año.

## Un trabajo con las comunidades

Uno de los ejes de Herencia Colombia es el trabajo con las comunidades étnicas (resguardos indígenas y consejos comunitarios) y campesinas. Este programa reconoce los esfuerzos de conservación y los derechos de las comunidades étnicas y campesinas, y los pueblos indígenas que habitan en áreas protegidas. Por esto, entre sus objetivos está el trabajo con estos actores para identificar los impulsores de la deforestación y los cambios en el uso de la tierra en estos espacios, y proponer medios de vida que no impacten negativamente la naturaleza.

nas acciones de relacionamiento y fortalecimiento con varias comunidades, pues la idea es beneficiarlas a través de la generación de capacidades en diferentes temas, lo que les permitirá fortalecer sus esquemas de gobernanza, sus procesos de restauración y rehabilitación para mejorar la conectividad en sus territorios y sus sistemas productivos sostenibles a través de buenas prácticas.

En el corto plazo, uno de los objetivos es planificar cómo se priorizarán las acciones en el territorio. "Por ejemplo, tenemos una meta de fortalecer 70 emprendimientos, ahora tenemos que definir conjuntamente cuáles se van a priorizar", comenta la vocera de WWF.

Herencia Colombia espera seguir apoyando los procesos de declaratoria y ampliación de las áreas protegidas, "principalmente, las áreas terrestres, porque en las marinas ya hemos cumplido la meta", indica la líder nacional del programa. Los datos con corte a junio de 2023 indican que en el país el 16,92 % de la superficie terrestre y el 32,81 % del área marina está bajo esta figura de protección. Al mismo tiempo esperan consolidar v fortalecer las estructuras de gobernanza en

## San Carlos y Sogamoso, de aniversario este 2024

#### CAMILO MARULANDA\*

En marzo celebramos 40 años de operaciones de la central San Carlos (Antioquia), efeméride que se cumplió en un contexto en el que, con sus 1.240 MW, sigue siendo la segunda en capacidad instalada y continúa atendiendo una demanda que crece aceleradamente, en medio de un panorama incierto sobre las soluciones de energía firme que el país necesita. Asimismo, celebraremos en diciembre los 10 años de la central Sogamoso (Santander), la cuarta central con mayor capacidad instalada del país.

Mientras la fortaleza de San Carlos se mantiene y está certificada con el mecanismo I-REC —que certifica que la energía que genera se produce a partir de fuentes renovables-, el embalse de Sogamoso, Topocoro, es uno de los más extensos del país y almacena el mayor volumen de agua, dos activos claves al establecer nuestra estrategia de comercialización y administrar el recurso hídrico en tiempos de seguía. Sogamoso, además, es la central que mayor capacidad tiene de emitir Certificados de Reducción de Emisiones (CER), contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

Y es que la energía firme que sostiene el sistema interconectado es precisamente esta, la que viene de plantas como San Carlos y Sogamoso, nuestras dos plantas con más capacidad, así como de Jaguas (Antioquia) y Miel I (Caldas), que también son plantas mayores. Si bien nuestras demás plantas complementan de manera significativa estos activos de generación y son un camino para continuar creciendo inteligentemente, es pertinente situarse en este año de celebraciones y en el momento que está viviendo el sector para resaltar lo que significan estas plantas mayores para ISAGEN y Colombia.

Su gran relevancia no solo está en su capacidad instalada, sino en que utilizan una fuente altamente confiable y disponible como el agua embalsada y además son activos con una larga vida útil, lo que magnifica sus aportes a lo largo del tiempo. Esta combinación ha permitido que por años se generen corrientes confiables, lo que se ve reflejado en un mayor soporte a la productividad y bienestar del país. Garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y las comunidades vecinas es lo primero; por esto, implementamos un plan de mantenimiento estricto y extendido en cuatro áreas: infraestructura civil, mecánica, electrónica y eléctrica. Este plan contiene mantenimientos que permiten la disponibilidad operacional y la optimización de la vida útil de los equipos.

Por todo esto nos sentimos orgullosos de contar con estos activos, con gran satisfacción conmemoramos los aniversarios de San Carlos y Sogamoso, y expresamos con convicción que hoy, más que nunca, necesitamos modernizar, optimizar, mantener, cuidar y alargar su vida útil.

\* Gerente general de ISAGEN.





## Espere mañana especial editorial de la do la do



Para más información síguenos aquí





Una iniciativa de:

EL ESPECTADOR

#MásAlláDeLasFronteras

# Bogotá

Hay 1,4 millones de trabajadores informales en Bogotá

## "Tenemos metas más ambiciosas casi que con los mismos recursos de 2023"

María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico, su primer cargo como funcionaria pública, habló con El Espectador sobre economía, desempleo, inversión, turismo y cómo se ha movido Bogotá en 2024.



JUAN CAMILO BELTRÁN

cbeltran@elespectador.com @ @jbeltranee00

Hace apenas un par de semanas, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá publicó un informe que destacaba cómo la llegada de Radamel Falcao a Millonarios contribuía económicamente a la ciudad. Este es solo uno de los varios indicadores que han impulsado la economía de Bogotá durante 2024. ¿Pero cómo se encuentra la ciudad económicamente? En entrevista con El Espectador, la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, habló sobre el panorama en la capital.

### ¿Qué está moviendo la economía de Bogotá?

En un informe de la Secretaría de Desarrollo Económico se mencionó la importancia de la llegada de un jugador como Radamel Falcao a Millonarios, comparando su impacto con lo que sería un concierto de la cantante Taylor Swift en la ciudad. La analogía se hace porque el impacto de la gira de Swift en el PIB de Estados Unidos fue cercano al 0,02 %, similar la aportaría la llegada del jugador de fútbol. Es un impacto importante y relevante.

#### ¿Qué otros eventos aportarán a la economía de Bogotá?

Estimamos otros impactos en temas deportivos, como el Mundial Femenino, en septiembre, la reducción del desempleo.



María del Pilar López Uribe es economista, historiadora y doctora en desarrollo económico. / Mauricio Alvarado

o eventos culturales importantes. El Estéreo Pícnic, que fueron cuatro días, tuvo un impacto económico cercano a los \$135.000 millones. También se vienen el Festival Cordillera, los festivales al parque, el Festival de Teatro y la Semana de la Navidad, que creemos atraerán mucha gente a la ciudad. Todos estos eventos son importantes para mover la economía de Bogotá.

### ¿Qué tanto se ha reducido el desempleo en Bogotá?

En mayo, el Distrito mostró resultados que evidencian una reducción considerable de la tasa de desempleo en la ciudad, del 10,6 % al 9,9 %, en comparación con 2023. La ocupación en los últimos meses se ha movido mucho. Bogotá es una ciudad de servicios, y las actividades científicas y profesionales, el comercio y la administración pública han contribuido significativamente a

### ¿Tienen éxito las convocatorias laborales de la Secretaría?

La gente aplica muchísimo. El diagnóstico del mercado laboral en Bogotá revela que hay poca articulación entre la oferta y la demanda de trabajo. Tenemos muchas empresas, incluido el metro, que necesitan contratar a mil personas y no las encuentran,

El Distrito canalizó, a través de la Secretaría, una inversión de \$270.000 millones para promover el empleo en la ciudad. Los recursos son prácticamente iguales a los de 2023, pero los objetivos en materia de empleabilidad son más ambiciosos.

mientras que muchos buscadores de empleo no encuentran trabajo fácilmente. Nuestra estrategia de empleo se llama Talento Capital y parte de un instrumento desarrollado directamente con las empresas, enfocado en formación pertinente y a la medida de las necesidades empresariales.

### ¿Y el presupuesto para estímulos de empleo y emprendimientos?

El presupuesto en términos reales quedó parecido al de la pasada administración. Tenemos cerca de \$270.000 millones para temas de empleo y \$160.000 millones para temas de emprendimiento. Nos enfocamos en ser más eficientes en el gasto, con programas como Pago por Resultados, que promueven la eficiencia en el gasto público. Tenemos metas más ambiciosas, casi que con los mismos recursos de 2023.

¿Cómo van a entrar los trabajadores informales en el concepto de

#### espacio público de la Alcaldía?

Desde la Secretaría lideramos la caracterización de los vendedores informales, para saber quiénes son y cuáles son sus familias. La idea es tener una oferta institucional adecuada. Muchos pueden ser reubicados en quioscos o puntos comerciales, reduciendo las cargas en el espacio público y proporcionando opciones de empleo.

#### ¿Qué tanta población trabaja en la informalidad en Bogotá?

Hay cerca de un 1'400.000 trabajadores informales, lo que representa aproximadamente el 33 % de la fuerza laboral; cifra alta, pero inferior al promedio nacional del 54 %.

### ¿Cómo se piensa reorganizar a los vendedores en el Transmilenio y qué oportunidades tendrán?

Es importante ofrecer opciones reales a los vendedores informales en Transmilenio, reduciendo la carga en ese espacio público. La oferta institucional debe proporcionar alternativas.

#### ¿Qué tanto se ha visto perjudicada la empleabilidad en jóvenes?

La tasa de desempleo en jóvenes es de cerca del 17 %. No todos los jóvenes enfrentan las mismas tasas de desempleo, siendo más alta para aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad. Estamos desarrollando rutas de formación, intermediación y colocación en articulación con las Secretarías de Educación e Integración Social. Ofreceremos transferencias monetarias condicionadas para jóvenes de estratos A y B, que participen en cursos de formación, y promoveremos inmersiones laborales, para adquirir experiencia y mejorar sus hojas de vida. También incentivamos a las empresas para que contraten a estos jóvenes.

### ¿Qué tanto ha contribuido el Distrito a las mujeres desde su cargo?

El empoderamiento femenino es un tema que manejo con profunda convicción. Reconocemos las barreras que enfrentan las mujeres para acceder y ascender en el mercado laboral. Estamos armando rutas específicas para mujeres, especialmente aquellas con capas adicionales de vulnerabilidad, como mujeres cuidadoras, víctimas de violencia de género, con discapacidad o mayores de 50 años. Trabajamos en conjunto con la Secretaría de la Mujer y otras secretarías para llegar a esta población y ofrecerles apoyo adecuado.

## Rechazo contra los recientes feminicidios

Ante los tres feminicidios del fin de semana en Bogotá, la Secretaría de la Mujer expresó su rechazo; contactó a los familiares de las víctimas para prestarles atención jurídica y psicosocial, e hizo un llamado a la ciudadanía: "Acudamos y activemos la Ruta de Atención, de la que hacen parte la Fiscalía, la Policía, las secretarías de Integración Social Seguridad y Salud, entre otras. Recordemos que una alerta puede cambiar o salvar la vida de una mujer", dijo Juliana Cortés, subsecretaria de la Mujer. En lo corrido del año, la Secretaría ha atendido a 26.250 mujeres víctimas de violencias en género y está comprometida a seguir fortaleciendo sus servicios y redoblar esfuerzos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.

## Bogotá



El consesionario demandante operará el relleno de Doña Juana hasta 2025. / Archivo EE

Consejo de Estado anula parte del laudo arbitral

# Distrito no debe indemnizar a operador de relleno Doña Juana

REDACCIÓN BOGOTÁ

bogota@elespectador.com

@BogotaEE

El Consejo de Estado emitió un fallo mediante el cual anuló parte del laudo arbitral, que obligaba al Distrito a pagarle \$64.000 millones al operador del relleno sanitario, la sociedad Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), la cual alegaba desequilibrio económico. Supuestamente, la tarifa de aseo no alcanzaba para cumplir todas sus actividades. De acuerdo con el alto tribunal, los árbitros no eran competentes para ordenar dicho pago, dado que sus funciones debían limitarse a dirimir las controversias surgidas en torno a las cláusulas pactadas libremente por las partes en el contrato y no a temas tarifarios, que regula un ente nacional.

El caso llegó al Consejo de Estado, luego de que el operador presentó un recurso de nulidad frente al fallo arbitral, que se dio a conocer el 11 de abril del año pasado. CGR no quedó satisfecho con la decisión, ya que, si bien ordenaban al Distrito reconocerle un millonario monto, era mínimo frente a sus pretensiones: aspiraba a que los árbitros le ordenaran al Distrito reconocerle \$1,2 billones por las pérdidas surgidas en la operación del relleno.

La demanda de CGR alegaba que la remuneración pactada en el contrato nunca alcanzó para cubrir todas las obligaciones, entre ellas la de renovar la planta de tratamiento de lixiviados. Se quejaba de no haber recibido la remuneración a tiempo en las anteriores administraciones y pedía que le reconocieran las pérdidas que había sufrido en 12 años de labores.

La UAESP, por su parte, que presentó una tarifa para la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cesión hasta el 2025 con cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje. Cabe resalt solo anuló una de las del laudo. En ese orde que limitó la duración cual la CGR debe prepara la remune ción final de residuos arbitraje.

contrademanda, en la que expuso que fue el consorcio el que incumplió el contrato, por cuanto debió realizar, al participar en la licitación, de manera precisa, los cálculos de los gastos e inversiones a los que se comprometía contractualmente para operar el relleno sanitario.

Finalmente, el 11 de abril de 2023, un tribunal arbitral emitió el laudo con el que dirimió en el conflicto. Si bien desestimó la millonaria cantidad que exigía el operador, el tribunal consideró que hubo incumplimiento del contrato al establecer tarifas para el tratamiento de lixiviados y de disposición de residuos sólidos, los que resultaron insuficientes "para permitir la recuperación de los costos de operación, expansión y mantenimiento".

Se reconoció, además, que la situación afectó adversamente el contrato, lo que profundizó la crisis económica del operador, razón por la cual condenaron al Distrito a pagarle a CGR una indemnización por \$53.889 millones. Adicionalmente, obligaron a la entidad a devolver el dinero que le había descontado por "factor de calidad" en la prestación del servicio, al considerarlo un descuento indebido. La decisión sumó \$6.376 millones a favor de CGR. Sin embargo, el Consejo de Estado anuló dicha decisión y estableció que la tarifa para la remuneración por la disposición final de residuos no era susceptible de arbitraje. Cabe resaltar que el alto tribunal solo anuló una de las 50 determinaciones del laudo. En ese orden de ideas, la decisión que limitó la duración del contrato de concesión hasta el 2025 continúa en pie, por lo cual la CGR debe prepararse para entregar el relleno y el Distrito tendrá que buscar a

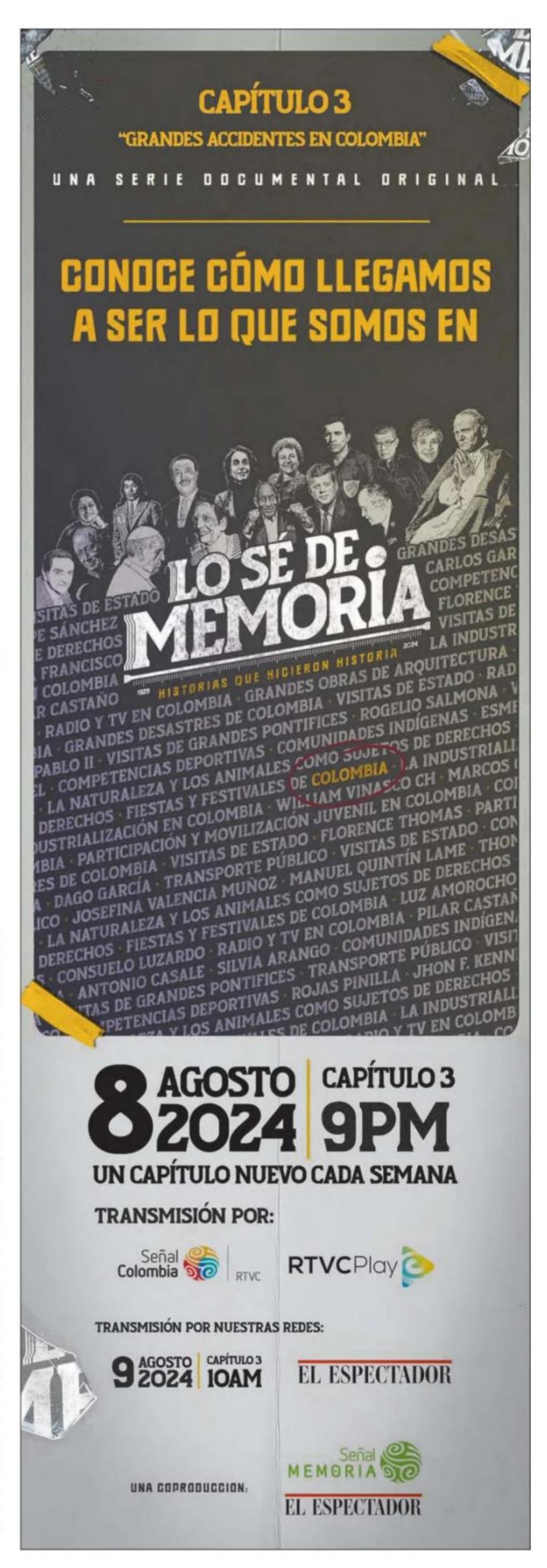

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos. Productor general: Élber Gutiérrez Roa. Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. (i). Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com

## EN PARIS UN ANGEL NOS DEVOLUIÓ LA FE PARIS 2024 la Ché

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellin) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986, Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997, Rodrigo Pardo: 1998 - 1999, Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002, Ricardo Santamaria: 2003, Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche. Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911 Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296. Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucía Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704. Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno melespectador.com | WhatsApp 6014232300

# Opinión

## Vuelve y juega la necesaria reforma a la salud

S URGENTE UNA REFORMA A LA salud. Si eso era cierto desde los gobiernos pasados, lo es más aún con el colapso progresivo del sistema que hemos visto en estos dos años de hostilidad del Ministerio de Salud del presidente Gustavo Petro. Con varias de las EPS más grandes intervenidas o en proceso de abandonar sus responsabilidades, el Congreso no puede darle más vueltas a la necesidad de enfrentar el problema con vehemencia. El país depende, eso sí, de un cambio en la actitud y estrategia política de la Casa de Nariño. Hay buenas señales al respecto.

Empecemos por lo negativo. La reputación del sistema de salud, que contaba con amplia aceptación por parte de los colombianos, se desarmó especialmente en el último año y medio. Mientras tanto, el Gobierno quemó gran parte de su gobernabilidad al permitir que la vocería la tuvieran ministros agresivos y poco conciliadores como Carolina Corcho y la actual cabeza de la cartera de Salud, Guillermo Jaramillo. La retórica agresiva, impulsada por el mismo presidente de la República, enemistó al Congreso, aisló a las voces críticas que podían aportar, estigmatizó a quienes sí esta-

ban haciendo bien la tarea y dejó la sensación de que la Casa de Nariño pretendía aprobar una reforma sin dialogar.

Esa actitud todavía se siente en ocasiones. Durante la conmemoración de sus dos años de mandato, el presidente Petro hizo una publicación en X que muestra su narrativa sobre el sistema. "No solo se robaron los dineros de la salud para que directivos y propietarios de EPS tuvieran clases de yoga, sino también jets privados, campos de golf, mansiones en Miami", escribió, y agregó: "Lo peor: pagos al paramilitarismo para matar gente y clínicas privadas hechas con el dinero público mientras quebraban los hospitales públicos". Si bien es cierto que los casos de corrupción son innegables, el diagnóstico maniqueo de lo ocurrido en estas tres décadas muestra un gobierno que no ha sabido construir sobre lo construido.

Hay ambiente para una reforma a la salud, pero el Gobierno necesita aprender de sus errores en la pasada legislatura".

Empero, la situación del sistema ya es insostenible. La Contraloría General de la República, liderada por Carlos Hernán Rodríguez, encontró hallazgos fiscales por \$6 billones en 24 EPS. Las otras, que han tenido buen desempeño, están en proceso de abandonar el sistema o se encuentran asfixiadas. Si hay un consenso en este momento es que necesitamos una reforma. El problema es cómo. El ministro Jaramillo dijo también ayer que "la reforma tiene ambiente" y que están listos para llevar a cabo un proceso de construcción de acuerdos que ya comenzó, impulsado con apoyo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Varias voces en la rama Legislativa dicen estar abiertas a encontrar puntos en común. Lo fundamental, nos parece, es evitar caer en las hostilidades que dominaron la política en el último año.

Es adecuado que el presidente Petro se juegue su legado buscando nuevamente aprobar la reforma a la salud. El país lo necesita. El problema es que el tiempo aprieta y el año electoral no es propicio para ese tipo de proyectos. Por lo tanto, el próximo año será vital y necesita conseguir apoyos. Si aprendió del fracaso de la ley estaturaria en educación, no cederá al dogmatismo. Esperamos que así sea.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

## Imane Khelif y el autoritarismo de género

CATALINA RUIZ-**NAVARRO** 



IMANE KHELIF ES UNA PODEROSA boxeadora argelina que acaba de pasar a la final de la categoría femenina de 66 kilos, asegurando una medalla para su país en los Juegos Olímpicos 2024, pero su logro ha estado inmerso en una controversia injusta y prefabricada que nos dice mucho de las intenciones de los movimientos antiderechos y autoritaristas globales. Antes de pasar a cuartos de final, Khelif compitió contra la italiana Giorgia Meloni, quien a los 46 segundos dejó la contienda llorando y diciendo que nunca en su vida había recibido un puño así de fuerte (literalmente, el objetivo del boxeo) y que la pelea había sido injusta, haciendo referencia a una serie de rumores que hace semanas se venían urdiendo en redes, como parte de una estrategia política y mediática. La derecha italiana llevaba varios días inventando en redes que Khelif era una mujer trans y que por eso su fuerza era descomunal.

A Khelif no le permitieron competir en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino en Nueva Delhi en 2023 por no cumesto se agarró la derecha para sus especulaciones. Pero Khelif es una mujer cisgénero. Esto quiere decir que su género asignado al nacer (mujer), a partir de unas características físicas (como tener una vulva), coincide con el género con el que ella se identifica. Los cuestionamientos la sometieron a la violencia bochornosa de que el mundo entero esté ahora comentando sus genitales. Pero para la transfobia ahora ni los genitales son suficientes, pues han inventado que Khelif tiene un exceso de testosterona (de donde supuestamente proviene su fuerza, como si la testosterona fuera una sustancia mágica, o las espinacas de Popeye) y que sus cromosomas son XY, sin que haya evidencia de ninguna de las dos afirmaciones.

Pareciera que entonces lo que los antiderechos quieren es que todas las personas nos hagamos un análisis cromosómico y de nuestros niveles de estrógeno y testosterona para determinar si somos hombres o mujeres. ¿Tendrá que aparecer esta información en nuestros documentos de identidad? Si ahora para los antiderechos el género se determina a través de los niveles hormonales, que son fluctuantes a lo largo de la vida, ¿quiere decir que por fin entendieron que el género es fluido? Por supuesto que no. A los antiderechos no puede importarles menos la composición cromosómica de una persona, siempre y cuando en su vida y aparienplir con "los criterios de elegibilidad", y de cia se acoja a los roles de género binarios y del género es un proyecto político.

establecidos. El problema no es la composición cromosómica de Khelif, ni sus genitales, ni sus niveles de testosterona, el problema es que Khelif es alta, grande y narizona, que es una mujer racializada y que además es una mujer exitosa. Es decir que no se ajusta a los estándares de cómo debe ser una buena mujer (de preferencia blanca y de clase media o alta), femenina, modosita y delicada. Que sepamos, nadie le ha hecho un exámen hormonal o cromosómico a Meloni, su identidad no se pone en duda porque está performando el rol que quiere ver el patriarcado.

Como mostramos en Volcánicas, esta no fue una polémica orgánica. "El primer mensaje sale de la cuenta @LogicLitLatte a las 8:57 am (GMT-5). Rápidamente otras cuentas de perfiles similares empezaron a replicar el mensaje completo o parcial. Sólo el 1 de agosto, el mismo mensaje se posteó 6.496 veces. La última cuenta en reproducirlo lo hizo a las 11:57 am (GMT-5). Hasta la mañana del viernes 2 de agosto, este primer mensaje se reprodujo un total de 10.045 veces sólo en la red social X". Es decir, es un ataque sistémico y coordinado, y es difícil creer que no tenga financiación de los movimientos globales antiderechos. Y tiene financiación porque no es simplemente una duda epistemológica, la imposición del binarismo es autoritarismo y la fiscalización

## Cándida

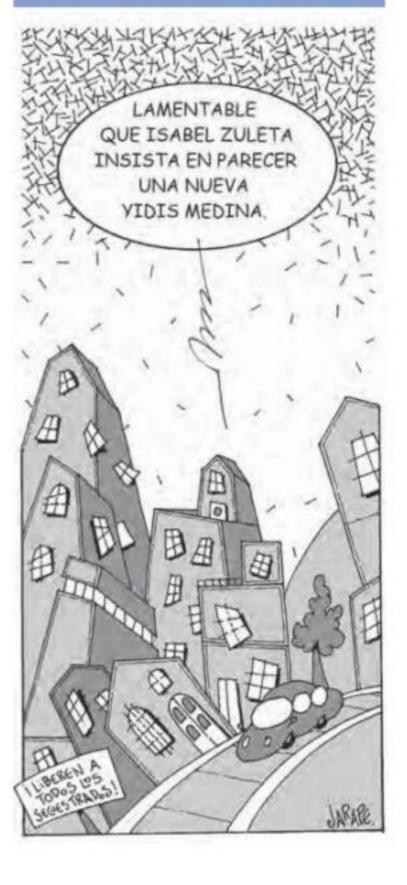

## La vigencia del ojo por ojo



A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX SE DESCUbrió en Irán un conjunto de 281 leyes grabadas en una columna que hoy está en el Louvre, emitidas por el rey llamado Hamurabi. Esta reliquia del imperio babilónico, creada unos 18 siglos antes de nuestra era, que hoy se llama Código de Hamurabi y su introducción era muy elocuente: "Para humillar a malos e injustos e impedir que el poderoso

abuse del débil; para que toda persona perjudicada pueda encontrar justicia".

Este código es una de las primeras recopilaciones de leyes penales y no tenía compensaciones para las víctimas de crímenes, solo castigo para los criminales. Normalmente se buscaba una retribución equivalente al crimen, como lo muestran dos de las leyes que exigen el famoso castigo de "ojo por ojo, diente por diente".

Igualmente, en el código se dividía la sociedad en tres clases: nobles, ciudadanos libres y esclavos, con preferencias para los primeros. Hamurabi afirmaba que esas leyes le habían sido comunicadas directamente por el dios babilonio de la justicia, Chamas. Se aplicaba la pena de muerte a quienes acusaban falsamente a otro de un crimen, a quien violara a una virgen prometida a otro hombre, a quien robara o escondiera esclavos y a los ladrones.

Pero lo importante es el hecho de que al parecer la historia contemporánea indirectamente se basa en eso del ojo por ojo, ya que una buena parte de los conflictos internacionales son una agresión y una respuesta y es posible que eso haya impedido que muchas guerras se lleven a cabo porque esa aplicación de lo que dijo Hamurabi parece contentar a todas las partes. Lo que quiere decir que aún tiene vigencia después de todos estos siglos.

## ¿Se vale o no aplaudir los diplomas olímpicos?

**CLAUDIA MORALES** 



EL PASADO LUNES, EL GIMNASTA cucuteño de 17 años de edad, Ángel Barajas, ganó medalla de plata por su impecable presentación.

Fue la primera medalla para Colombia después de diez días de competencias en París, ciudad a la que llegaron 88 atletas colombianos.

De esos deportistas, hasta el 6 de agosto, fecha del cierre de esta columna, cinco recibieron el diploma olímpico al igual que la selección femenina de fútbol. El Comité Olímpico otorga este premio a quienes alcanzan los primeros ocho lugares en sus respectivas disciplinas.

Visto desde ahí, todos los deportistas que se llevan un diploma olímpico a casa merecen un aplauso. Sin embargo, no sobran las críticas. Vamos por partes.

En enero de 2023, el Ministerio del Deporte anunció que "el recurso de apoyo a las federaciones paralímpicas para el 2023 aumenta en un 274 %. En cuanto al deporte olímpico, en 2023 será un incremento del 63 %".

La tendencia de apoyo se mantuvo en 2024, pero justo cuando los atletas colombianos iban para París, el representante a la Cámara, Mauricio Parody, denunció que en el presupuesto que el Gobierno Nacional radicó en el Congreso para 2025 habrá una reducción del 66 % del rubro.

Es importante revisar los números de esa cartera porque no son pocas las historias de los deportistas colombianos (entre ellos Ángel Barajas) que nos hacen pasar del pesar a la tristeza y luego a la admiración porque dejan en evidencia que son tremendas las dificultades con las que entrenan y las que pasan para lograr patrocinios.

Algo pasa cuando el brillo de una delegación se limita a cinco diplomas y una plata. Ante esto, es obligación del gobierno de turno revisar en qué están priorizando el recurso y por qué no está dando resultado. Le toca al de turno porque para qué gastamos líneas en la mediocridad con la que el mandato del 'nuevo súper analista' Iván Duque trató a los deportistas.

Es injusto medir con el mismo rasero a los atletas de países que sí los apoyan con recursos sobrados con los de países en vías de desarrollo. No podemos ser potencia en nada importante mientras el país mire con desprecio esas áreas del conocimiento y sólo recuerda y celebra el nombre de un atleta porque un día ganó una medalla.

Dicho lo anterior, sí vale aplaudir, aunque con cautela, los logros de los deportistas colombianos y también vale exigirle al gobierno un trabajo más sensible y menos corrupto frente a quienes le apuestan a una vida de sacrificio en el deporte.

Termino con esta declaración que dio la atleta Lina Licona al ser eliminada de la prueba de los 400 metros. "Los invito a que no nos critiquen tanto. Que uno no pase una final no significa que no estemos preparados, simplemente el nivel está demasiado alto y Colombia nunca ha tenido una buena preparación".

\*Periodista.@ClaMoralesM

#### Osuna



Opiniones al pie de la urna

## Dos años de Gobierno Petro: las muchas caras de un líder

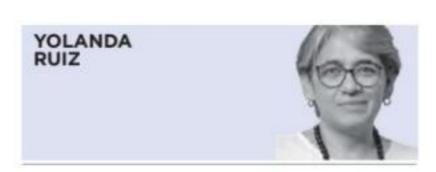

EN DOS AÑOS DE GOBIERNO EL PRESIdente Gustavo Petro ha tenido al país en una montaña rusa política por acontecimientos vertiginosos en los cuales su polifacético liderazgo no permite entender del todo lo que quiere hacer o lo que ha hecho. Cuesta entender su estilo cambiante y errático por momentos que genera incertidumbre cuando el país agradecería certezas.

Al presidente Petro se le odia o se le idolatra. No parece quedar espacio para poner en la balanza sus aciertos y sus errores. Hay de lo uno y de lo otro en este gobierno de izquierda que hasta el momento tiene muchos pendientes en las promesas de cambio que hizo, pero que en muchos sentidos ha representado, para bien o para mal, un cambio en las formas de actuar y en las prioridades del Estado.

Vale destacar la importancia de la alternancia en el poder en una democracia. Que lleguen otros, venidos de distintos lugares y con ideas diferentes es valioso aunque traigan consigo el reto de la inexperiencia y las dificultades inmensas para ejecutar. A la izquierda le ha quedado difícil gobernar por los problemas de liderazgo de un presidente con vocación de caudillo y poca capacidad gerencial, pero también por la falta de otros líderes preparados para asumir las riendas del poder y por la inercia de algunos sectores de la sociedad que se resisten a los cambios. Mover al Estado paquidérmico no es tarea menor y se requieren muchas personas que entiendan bien la complejidad de los asuntos públicos.

Hay que abonarle al presidente su vocación reformista y haberle puesto cara a problemas que anteriores gobiernos aplazaron una y otra vez como la reforma pensional, la de salud, la judicial y otras más. Sin embargo, la dificultades para sumar en la diferencia, para ceder y concertar, han sido obstáculos para lograr cambios efectivos que no pueden hacerse a la medida de las obsesiones presidenciales. Si hacer oposición es decir no, gobernar es siempre el arte de conciliar para buscar el sí a los proyectos, a las propuestas y reformas.

Sorprende, por otra parte, que un líder que se pasó media vida denunciando la corrupción no le haya presentado al país un plan claro para frenarla y que su gobierno se haya visto envuelto en grandes escándalos tan similares a los que denunció. Como él mismo dijo, la corrupción no es asunto de ideología y por eso mismo había que estar preparados para atajarla.

dificultades inmensas para ejecutar. A la En los activos hay que señalar la reducción en Colombia y no pasa de izquierda le ha quedado difícil gobernar por en las cifras de pobreza, la batalla contra la entorno internacional.

deforestación, la nueva política antidrogas, la jurisdicción agraria, los intentos por responder a las poblaciones más vulnerables con vías terciarias, conectividad, acueductos y escuelas. Destacables las alianzas público privadas con algunos de los grupos económicos en regiones puntuales. Eso mientras le caza pelea a los ricos en la cuenta de X. La economía, a pesar del estancamiento y los errores en materia de planeación tributaria y ejecución presupuestal, se ha manejado con mucha más ortodoxia de la esperada por quienes pronosticaban expropiaciones y todo tipo de desastres. Veremos si se logra mantener el equilibrio.

La paz total no despega, la seguridad es un inmenso pendiente y las relaciones diplomáticas se hacen a la medida del contendor o del aliado. Con la crisis de Venezuela vemos a un presidente Petro que puede ser mesurado, lo que lleva a concluir que sus desaforadas batallas de trinos no surgen por calentura, sino por decisiones políticas. Más allá de los justos reclamos por no condenar la represión contra los manifestantes en Venezuela y defender con mayor claridad la democracia, la diplomacia se debe mover con sensatez para dejar puertas abiertas, más en una crisis en la cual Colombia tiene mucho que perder. Esa mesura diplomática debería ser aplicada siempre. Un presidente con muchas facetas que marca agenda en Colombia y no pasa desapercibido en el

## Un asesinato y un "reconocimiento"

#### ROBERTO J. CAMACHO

EL 16 DE JULIO DE 1986, PARA MÁS señas día de la Virgen del Carmen, fue asesinado en Leticia, extremo sur de Colombia y ciudad capital del hoy departamento del Amazonas, Luis Roberto Camacho Prada, quien en vida fuera corresponsal del periódico El Espectador en esa región del país y director ejecutivo de la Cámara de Comercio. En la lápida de su tumba hoy es prácticamente ilegible la frase: "Siempre serás para nosotros máximo ejemplo de padre, esposo v hombre". Las circunstancias de su muerte fueron dramatizadad por Caracol en una seriado que contó con una amplia audiencia en su estreno.

Con su asesinato, en una sola acción, el narcotráfico arremetió contra fundamentales de una sociedad que desde el extremo sur del país trabajaba cotidianamente para construir patria en representación de la colombianidad y garantías esenciales de nuestra democracia como el derecho a existir, la integridad personal y territorial y la libertad de prensa.

La conmemoración de este año, luego de 38 años transcurridos desde el suceso, es en esencia la de una perenne impunidad, pues

en su caso, como en el del 78,8 % de los 163 periodistas asesinados en Colombia entre 1938 y 2021, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no se ha proferido "ninguna condena a los responsables"; en el caso de don Roberto este dato estadístico trae una triste coincidencia, pues ese lapso inicia el mismo año en el que él vino al mundo.

En Colombia duele y ha dolido el homicidio profundamente, pero es un delito que no ha tenido contención; con cifras en mano es posible afirmar que, por su cuenta, es como si cada año desapareciera de la faz de la tierra uno o quizá dos de cualquiera de los cerca de 550 municipios de Colombia, que tienen una población semejante o inferior a las cerca de 14.000 muertes que según el Instituto de Medicina Legal hubo en 2023.

Según el artículo "Crimen en Colombia: análisis y sugerencias de política" del año 2002, que es posible consultar en el Repositorio Institucional de Fedesarrollo, las "altas tasas de homicidio en Colombia pueden explicarse por el deterioro del sistema de justicia penal y el tráfico ilegal de drogas"; y aunque han pasado casi cuatro décadas desde el asesinato de Roberto Camacho y más de dos desde que se publicara el artículo citado, tal parece que la situación no ha cambiado pues crece el delito, el narcotráfico está en auge exponencial y la reforma a la justicia sigue cabalgando pendiente desde hace varios gobiernos.

Hoy solo nos está quedando la memoria, pues de la justicia, esa promesa del Estado de derecho en la que creía firmemente don Roberto, cada vez menos por cuenta del olvido, el enfoque de omisión en el cumplimiento del deber de defender al ciudadano que se viene imponiendo, la inducción de crisis mediante el debilitamiento de nuestras instituciones y sus órganos, el enaltecimiento del delincuente y sus delitos y el ataque sistemático a representantes legítimos de la libertad de prensa.

A doña Ángela, esposa de don Roberto y mi madre, a Fidel Cano y El Espectador, a la FLIP y a la señora Ana María de Cano, un especial reconocimiento porque, a pesar de todas las frustraciones que llegan por cuenta del laberinto de valores en que se encuentran algunos sectores de nuestra sociedad, no han dejado de perseverar en el recordar y reivindicar los principios bajo los cuales se tejieron los ideales de nuestra nación, que don Roberto y muchos otros valerosos periodistas y compatriotas han enarbolado y defen-

EL ESPECTADOR / JUEVES 8 DE AGOSTO DE 2024

Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia. Línea de servicio al cliente: 601-4232300 Opc. 2. Redacción: 601-4232300. Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1. Publicidad: 601-4232300. www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

## Cartas de los lectores

## SOS por Venezuela

A propósito del editorial del 30 de julio, titulado "Todo apunta a un gran fraude en Venezuela". El ambiente de funeral es lo que se respira tras la tragedia anunciada y conocida anoche, casi a la medianoche. acerca de los resultados electorales

la razón, que el régimen corrupto, te andamiaje de corrupción consría el poder tan fácilmente? Se requiere algo más que ingenuidad. Se la militar, en el llenado paulatino y tidarios del régimen, en las afueras del palacio de gobierno.

Nicodemus Fernández

en la hermana república.

A pesar de que era de esperarse, ¿qué podría hacer pensar, a la luz de trapacero y miserable, con semejantruido durante tantos años, entregapreveía en la alocución de Diosdado, Jorge Rodríguez, Padrino y la cúpusoterrado para celebrar, por los par-

Ahora, tras el rasgamiento de vestiduras, creo que al pueblo de Venezuela le queda un único camino con el cual reivindicar sus derechos. Como en todas las grandes encrucijadas de la historia, en tantas gestas emancipadoras que para llegar a buen puerto han incluido una dosis de sacrificio y una cuota de sangre, a pesar de lo lejos en el tiempo de su ocurrencia; al pueblo de Venezuela le corresponde exigir su pago. Recuerdo mis años universitarios y el coro de los estudiantes en las marchas: "Los derechos de los estudiantes no se mendigan, se exigen o se arrebatan".

No son los Estados Unidos, ni la OEA, ni ningún país. Hasta la saciedad está demostrado en todos estos años que eso no sirve de nada. El dictador y su corte de malhechores se burlan de esto y solo entenderán la razón de un pueblo embravecido y actuante.

**Ángel Barajas** 

Zuleta

#### **DE LABIOS** PARA AFUERA



## Freddy Superlano está hablando muy bien, es bilingüe".

Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Cabello, quien se ha convertido en pieza esencial de la nueva ola de represión en Venezuela, se burló en público de Superlano, quien fue retenido de manera arbitraria por el régimen. Su familia ha denunciado secuestro. En el marco de las protestas por el fraude electoral, más de 2.000 personas han sido detenidas por las fuerzas de

## Conversando me respondieron "mu"



EN CONVERSACIONES CON ALGUNOS y especialmente en un diálogo que mantuve durante más de tres décadas con Jaime Barrera, muchas veces traje a colación los versos con que comienza el Heike Monogatari, obra japonesa recopilada en el siglo XIV: "El sonido de las campanas de Gion Shoja hace eco de la evanescencia de todas las cosas. El color de las flores de shâla revela la verdad de que la prosperidad se extingue. Los soberbios perecen, son como un sueño en una noche de primavera. Los poderosos caen al fin, son como polvo que vuela con el viento".

Seguramente la historia de la barbarie no tiene nacionalidad: ocurre aquí y allá. Buscar la eliminación total del enemigo no es nada nuevo ni notable. Hoy nos acongojamos con el conflicto Hamás-Israel mientras se destiñen las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. La narración del Heike nos revela los detalles de la sangrienta conflagración entre los

que concluyó con la eliminación de los primeros. Este desastre se conoce como la guerra de Genpei y tuvo lugar hace nueve siglos, entre 1180 y 1185.

Varias fueron las serias consecuencias que se derivaron. El emperador fue despojado de su autoridad, la refinada y sofisticada aristocracia quedó fracturada y el poder pasó a los militares. Las contiendas civiles se extendieron hasta 1600, cuando comenzó el proceso de unificación y se logró por fin la paz. El emperador debió esperar hasta 1868 -casi siete centurias- para recuperar su poder.

Frente a tremendos episodios la respuesta que surgía era obvia: ¿qué sentido tiene la guerra? Lo que nos inducía a un recorrido entre la guerra justa de san Agustín y la paz eterna de Kant entre las cuales figuraba un sin número de actores y hechos: héroes y villanos, buenos y malos, dolor y mucha sangre. Como las respuestas eran esquivas, nos cuestionábamos sobre el sentido de la paz.

Ante tales inquietudes y perplejidades, aparecía un célebre koan (los koan, como lo explica Steven Heine, "son expresiones concisas, desconcertantes y a menudo paradójicas utilizadas en varias escuelas de budismo zen para llevar a un practicante a la experiencia de la iluminación"). Al que me refiero, clanes Taira (o Heike) y Minamoto (o Genji), dice: un monje le preguntó a Joshû: ¿tiene un mos realizar?

perro la naturaleza de Buda? Y Joshû contestó: "Mu". Lo que significa vacío, nada, sí, no, es, no es, etc. En resumen se trata de una respuesta indeterminada.

El provecho de este largo ciclo de intercambios quizás haya sido el acercarnos a entender que el problema puede radicar no en las respuestas sino en las preguntas. ¿Cómo debe ser la educación en Colombia? Tal vez nos contestaremos: "Mu". Que ha sido mi reacción frente al proyecto de ley estatutaria que se discutió y se hundió en el Congreso. Llena de detalles y precisiones que, al tratar de abarcarlo todo, le abre paso a lo contrario y uno queda perplejo frente a todo lo que deja por fuera.

Por otro lado, si les preguntáramos a los chinos -tan pragmáticos- qué harán entre hoy y el año 2035 para el avance de la modernización china, de seguro nos remitirán a la resolución del pasado 18 de julio adoptada por el Comité Central del Partido Comunista. En este orden de ideas y de acuerdo con lo determinantes que resultan las preguntas, si pensáramos en la Colombia del tricentenario, en el año 2110, quizá podríamos empezar a interrogarnos sobre lo siguiente: ¿cómo es el país que queremos construir? ¿El que debemos preparar? ¿El que pode-

## Precisiones sobre Venezuela

Su editorial del 2 de agosto, titulado "La prudencia no puede llegar hasta la complicidad con la tiranía", no ayuda a la solución pacífica ni a evitar la violencia y, por ende, la violación mayor de los derechos humanos; entre otras razones, por las siguientes:

1) Hasta conocer las actas (entendiendo que no hay ninguna seguridad de que esto ocurra), es inocuo y ligero proclamar un ganador sin la absoluta certeza demostrable.

2) El argumento sobre la OEA no es válido; primero, porque Almagro ha dicho que hay que ir contra Maduro (¿cuál imparcialidad?). Por otro lado, no se puede acorralar a Maduro y su séquito, aislando a Venezuela y dejando a su pueblo en manos de un mandatario violento e irracional. Irma García



## Se cancelan conciertos de Taylor Swift por amenaza terrorista

La policía austríaca anunció ayer la captura de extremistas que, al parecer, planeaban un atentado islamista en los conciertos de la estadounidense Taylor Swift previstos para esta semana en Viena.

Un ciudadano austríaco de 19 años, que "juró lealtad" al grupo vihadista Estado Islámico (EI), fue detenido al cabo de una operación especial en Baja Austria, cerca de la capital, declaró en una rueda de prensa el director general de Seguridad Pública, Franz Ruf.

"Hemos descubierto acciones preparatorias centradas en los conciertos de Taylor Swift en Viena", agregó, y precisó que se habían incautado "sustancias químicas" en

el domicilio del sospechoso.

Otro cómplice del sospechoso fue igualmente arrestado en Viena. Los dos individuos se habían "radicalizado en internet", según los primeros elementos de la investigación.

Los conciertos de la cantante estadounidense fueron cancelados.

Para los conciertos se esperaba la asistencia de unos 65.000 espectadores.

# Música

JULIANA VELASCO

▼ @JulianaVelascoA

A pesar de que el consumo masivo de salsa parece haber quedado congelado en las décadas previas al inicio del nuevo milenio. los músicos salseros no se han detenido en el trabajo de mantener la salsa como un género que moviliza a expertos y fanáticos. Sin embargo, estos proyectos musicales deben enfrentarse a las dificultades de sostenerse como independientes, a los salseros atados a la nostalgia de la salsa "de antes" y a la competencia siempre feroz que impone la industria de la música.

Si bien hay una idea extendida de que la salsa está en crisis o en decadencia, esta percepción se aleja de lo que piensan quienes actualmente la crean. "El salsero en general se ha quedado en una nostalgia que es alentada por los medios, como la radio y otras dinámicas de la industria, v de ahí es de donde viene la idea de que la salsa está muerta o muriendo, pero en realidad somos muchos haciendo salsa v sale música todos los días, así que lo que hace falta es inquietud de la gente para escuchar lo nuevo", dice para El Espectador Laura Linares, directora de la orquesta caleña Las Guaracheras. "Es una lucha contra los mismos salseros porque son personas muy cerradas a lo nuevo. Lo critican a uno por hacer salsa añeja, pero también critican por proponer algo nuevo", afirma a este medio Joseph Arango, productor y director de la orquesta Marea Brava.

Esta dinámica frente al consumo de la salsa, que supone una comparación permanente de estas propuestas actuales con los salseros o la salsa "de antes", les obliga a tener en cuenta el repertorio clásico del género a la hora de proponer lo propio. "He asumido con mucha responsabilidad y amor el trabajo que hago con la música de Héctor Lavoe, pero ha sido una gran dificultad que las personas vean más allá de un imitador, porque eso no es lo que hago. Tengo un timbre de voz muy particular y gracias a ello, y a un grande como Héctor, he alcanzado un reconocimiento que me gustaría llevar más allá", agrega Amado, cantante venezolano, quien en su momento vio la oportunidad de darse a conocer a través de un reality que luego le pasó factura en su propio camino artístico. "Me costó tres años y mucho dinero quitarme de



Los sonidos de la agupación caleña La Guaracheras hacen hacen parte de las nuevas propuestas de la salsa. /Archivo Particular.

Análisis

## Entre la tradición y los nuevos sonidos, la salsa vive y llega hasta el cielo

El trabajo constante de la nueva generación de salseros se abre camino entre las dificultades propias de la creación artística y en contra de la nostalgia recalcitrante de buena parte de quienes consumen este género.

programa".

Las dinámicas propias de la industria musical también impactan en la difusión de estos proyectos. "Llegar a la radio comercial es muy difícil, lo intenté y perdí mucho dinero, porque para mantenerse allí se debe tener presupuesto durante mucho tiempo. En cambio los medios alternativos siempre están abiertos y dispuestos sin esas dinámicas", asegura la directora de Las Guaracheras. Y estas dificultades se sienten no solo en relación con los canales tradicionales, sino encima la imagen que dejé con ese con las nuevas plataformas.

"Tal vez no es tan ventajoso el hecho de que todo se mueva por un teléfono, pero sí es interesante, y pues cualquiera que lo vea dice: 'Esa es una oportunidad muy grande', pero por ahí pasa mucha información diaria, lo que hace más difícil llamar la atención, debes tener un producto mucho más que bueno para

que la gente se tome el espacio y el tiempo de no pasar de largo", comenta el cantante venezolano. En este sentido, la competencia por los espacios y la visibilidad se mantienen y los músicos independientes siguen estando en desventaja.

A todo esto se suma la dificultad para afianzar una solidari-

Muchas veces los proyectos musicales sienten que tienen que competir, y en realidad lo que debemos hacer es juntarnos todos para compartirnos información".

dad entre los exponentes de este género. "Creo que mucho de lo que sucede actualmente con la salsa también tiene que ver con el ego de quienes ya han hecho historia, porque a diferencia de otros géneros, como el del despecho, en el que hay padrinos entre los más exitosos y los más jóvenes, en la salsa ha sido difícil, porque creo que no se comprendió el mensaje de que si a mí me va bien, a los demás también", agrega el director de Marea Brava.

"Hay que darles espacio a los nuevos talentos porque se nos están yendo las leyendas, y qué bueno que esas leyendas te den ese espaldarazo y te digan que lo estás haciendo bien. Eso es lo que necesita el género, eso es lo que realmente necesita esto", complementa Amado, quien ha tenido la oportunidad de compartir tarima con algunos de los integrantes activos de la orquesta original de Héctor Lavoe. Y así como el apoyo se necesita desde los grandes salseros, es imprescindible el apoyo entre los nuevos provectos.

"Muchas veces los proyectos musicales sienten que tienen que competir, y en realidad lo que debemos hacer es juntarnos todos para compartirnos información, contactos, conocimiento, que si alguien medio abre un espacio lo sostenga para que otros también puedan llegar allí y abrirlo aún más. Siento que eso lo he visto mucho más ahora, porque hay un cambio de ideas en ese sentido, y eso es positivo", afirma Laura Linares.

A pesar de los diferentes obstáculos, estos artistas indican que lo que les interesa es continuar con su labor y persistir en el proceso que, aunque requiere mucho tiempo y esfuerzos de todo tipo, trae sus frutos. Estos músicos ven con optimismo su futuro. "Se siente mucho una responsabilidad de aportar más al género, de pensar en un sentido, en que tienes que realmente trabajarlo para poder mostrarlo, y eso te obliga a hacer cosas que tengan arte", reflexiona Joseph Amado.

"Tomo los comentarios como una motivación, como un reto de demostrar que sí se hacen cosas nuevas y que para la música no hay limitantes. Nadie tiene la última palabra y siempre he dicho que la música es un tiro al aire que uno no sabe cuándo, ni dónde, ni cómo va a caer. Entonces puede que la música realmente pegue cuando ya no estemos o puede que sea muy pronto, puede que sea el otro año", finaliza.

Fotografía del proyecto "Layers of the Games". / Héctor Vivas (Getty Images)



Simone Biles en la viga de equilibrio. / Hector Vivas



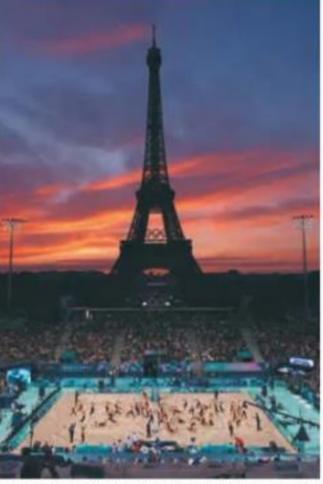

Primera fecha del voleibol playa./ Héctor Vivas

(Getty Images)

# Cultura

París 2024

# La historia detrás de los retratos olímpicos

Héctor Vivas, fotógrafo de Getty Images, la agencia fotográfica oficial de los Juegos Olímpicos, ha sido uno de los responsables de inmortalizar para la historia y para nuestra memoria esta edición de las justas.

regreso de Simone Biles, quien bajo sus propios términos, sin el peso de la culpa y con la certeza de que no le debía nada a nadie, volvió al deporte que la ha convertido en una leyenda. Una que no solo ocupa un lugar en los libros de historia, sino que se hace capaz de poner nuestros ojos sobre ella y robarnos la atención. Las redes sociales, los portales de noticias, los periódicos de aquí y de todo el globo tenían la imagen de

Este año el mundo presenció el

ssosa@elespectador.com

SAMUEL SOSA

VELANDIA

la gimnasta, que se alzó con cuatro medallas en estos Olímpicos. Pero el hacernos testigos de estas victorias y de inmortalizarlas en nuestra memoria no solo fueron posibles por las virtudes de Biles. Las fotos que se capturaron en esos momentos también son responsables, porque nos regalaron la oportunidad de mirar para recordar.

Cerca de 140 fotógrafos y editores de Getty Images, la agencia fotográfica oficial del Comité Olímpico Internacional, llegaron hasta París para mostrarnos cada minuto y cada detalle del mayor evento deportivo de la humanidad. Héctor Vivas fue uno de los seleccionados para también romper un récord -como los deportistas- propuesto por su equipo: capturar más de cinco millones de imágenes en estas justas.

Mexicano, fotógrafo y, ante todo, un apasionado por el deporte. Así se define él. Dice que no hubiese llegado hasta allí si no fuera por ese gusto que tiene por el juego de la pelota naranja, el baloncesto. Aunque abandonó ese camino y tuvo que hacerse la difícil pregunta de: "¿Ahora qué hago con mi vida?", se dio cuenta de que pueden existir diferentes caminos para llegar hasta eso que anhelamos.

Su retiro de las canchas no significó que tuviera que alejarse del deporte, pues descubrió que la fotografía era una manera de mantenerse cerca. Incluso, que así podía verbalizar o, más bien, retratar esa pasión que le despierta.

Hizo un técnico en el que aprendió sobre la perfección y la estética, pero tenía la idea de que en las fotos también se movilizaban historias y, por eso, estudió una licenciatura en periodismo en Ciudad de México, una carrera que le ha permitido contar relatos sin necesidad de las frases. Sin embargo, no es un fiel creyente de aquel adagio de que "una imagen vale más que mil palabras".

"A veces queremos tener una sola imagen, pero las historias también se cuentan con una serie de fotografías. Creo que esa es una de las cosas que me gustan de Getty, que no es únicamente una foto, sino el trabajo de varios fotógrafos, con visiones diferentes, sobre un mismo hecho... A mí esa frase no me convence del todo", afirmó.

Sus primeros trabajos fueron en agencias de su país. De hecho, fue gracias a una de estas que logró llegar a Getty Images, en donde ya lleva más de una década. Es probable que en cuanto evento deportivo internacional se haya organizado exista una fotografía de Vivas: Mundiales de Fútbol, Juegos Panamericanos, carreras de Fórmula 1, entre otros.

Ya estuvo en los Olímpicos de Tokio, pero dice que la experiencia este año ha sido diferente. Basta

con ver la inauguración que, por primera vez, no se hizo en un estadio, sino que se tomó las calles de la capital francesa.

"La ceremonia inaugural fue algo único. Ha sido una de las operaciones más grandes que hemos tenido como compañía, pues todos los fotógrafos debíamos estar en acción, a diferencia de otros Juegos en los que no podíamos estar

Héctor Vivas creó el proyecto "Layers of the Games", en el que por medio de una única imagen cuenta todos los momentos que ocurren en una competencia.

todos. En esta ocasión, como era en el exterior, todos estuvimos en alguna posición". A él le tocó en la Plaza del Trocadero, donde se estaban izando las banderas, mientras que a otros de sus colegas les tocó en la cima de la Torre Eiffel y otros en las embarcaciones en las que iban los atletas.

La eficiencia y la rapidez han sido la promesa y el compromiso de los fotógrafos que quieren transmitirle al resto del mundo eso que ellos han visto con sus ojos y han capturado con sus cámaras. Pero para lograrlo se han apoyado en los avances tecnológicos, por lo que la empresa implementó una red y un software que permiten a los artistas transmitir imágenes del clic de sus equipos al sitio web en tan solo 30 segundos.

Así comenzaron unos de los días de trabajo más retadores para Vivas, que también necesitaron

meses de preparación. "Somos un equipo muy grande y todos somos engranajes de una gran máquina. Han sido días lindos, pero muy largos. Empezamos con juntas hace nueve meses y allí se organizaron unos equipos. Estoy en uno en el que buscamos maneras y perspectivas diferentes de contar los Juegos Olímpicos. Estoy muy involucrado en uno que se llama 'Layers of the Games". Este proyecto, que nació de su fascinación por las historias, consiste en crear varias capas de fotos, que luego resultan en una sola imagen en la que se develan los momentos que suceden en un juego o en un día de competencias.

Fue así como quedó en una foto toda la rutina de Simone Biles sobre la viga de equilibrio, que le dio la vuelta al mundo, o también el retrato de todo el recorrido de la final de los 100 metros planos masculinos.

Otro de los proyectos que está liderando es el de la proyección de fotografías en alguno de los sitios emblemáticos de París cuando llega la noche. "Es emocionante ver la expectativa de la gente por dónde vamos a proyectar nuestras fotos. También nos causa mucha felicidad evidenciar el regreso de los fans a los estadios, que no fue posible en la edición pasada, por eso estamos tomando retratos de la gente en las competencias. Todo esto resultó de esas reuniones, que me recordaron cuando estaba en la universidad y todos compartíamos ideas, y eso hacía que todo fuera más grande", contó y, con un entusiasmo evidente en sus palabras, aseguró que nada de esto se logra sin el trabajo en equipo.

Hablandode eso que lo hace feliz, expresó que ha sido valioso para él lograr por medio de la fotografía humanizar a los deportistas y ser parte de esas historias, de alegrías y tristezas, que al final solo evidencian que son humanos y mortales, y que por eso merecen empatía y respeto. Pero también manifiesta que lo llena de orgullo ser un representante de su país y de Latinoamérica, que sean sus imágenes las que muestren su historia y la de este lado del mundo.

"Es algo único el estar aquí con nuestro idioma y nuestra cultura, pero también con un alto nivel de profesionalismo. En el equipo somos tres latinoamericanos, y para nosotros es un compromiso, además de lo grandioso, lograr abrir las puertas para que más fotógrafos latinoamericanos estén sumados en estas coberturas", concluyó Héctor Vivas, quien es llamado por muchos "el orgullo de México".

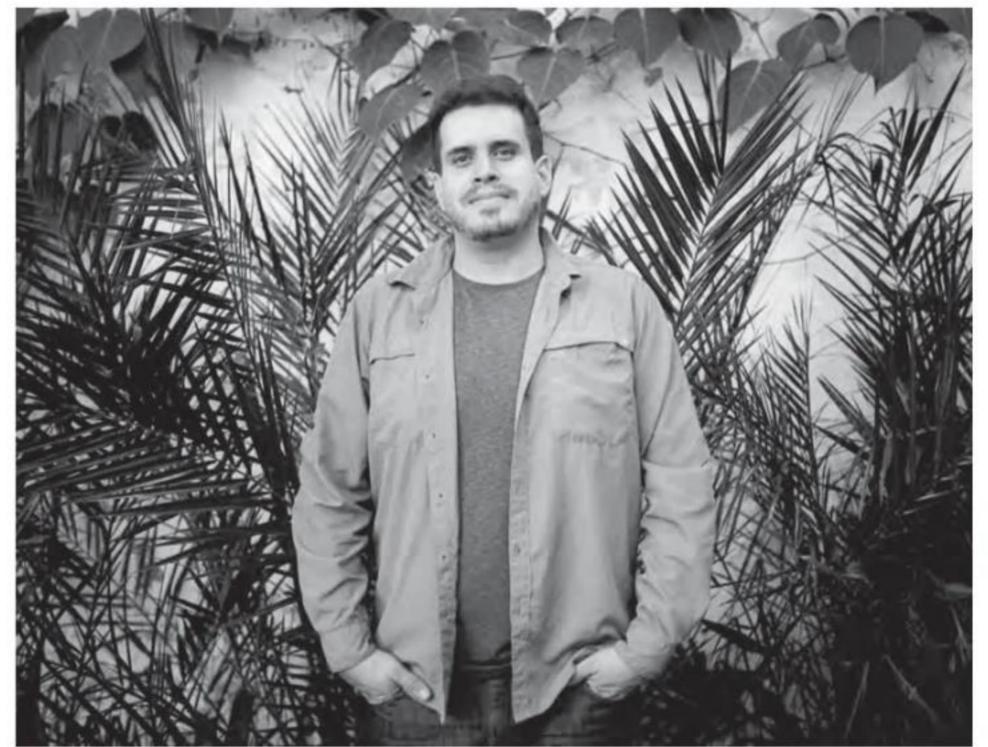

Hector Vivas estudio en la Escuela Activa de Fotografía en Ciudad de México. / Cortesia Héctor Vivas

## / 21

## Olímpicas

## Estados Unidos, líder

Después de quitarle el primer lugar a China, Estados Unidos, con 27 oros, se mantuvo un día más en la primera posición del medallero olímpico en París 2024. Colombia, solo con la plata de Ángel Barajas, está en la casilla 59 de la tabla.

## Debutan los pesistas

El levantamiento de pesas será el plato principal de Colombia hoy, con el estreno de Yenny Álvarez y Luis Javier Mosquera. En ciclismo de pista, además, Fernando Gaviria compite en ómnium. Habrá más acción nacional en canotaje, heptatlón y lucha.

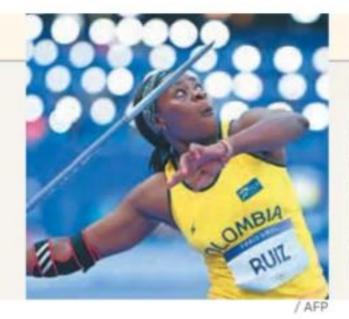

## Flor Denis Ruiz, finalista

Con una marca de 64,40 metros, la tercera mejor de la ronda clasificatoria, la colombiana Flor Denis Ruiz avanzó a la final del lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Competirá por las medallas el próximo sábado.

## Buena jornada en París

El clavadista risaraldense Luis Felipe Uribe se metió ayer a la final de trampolín de tres metros. María José Uribe, por su parte, en el inicio del golf quedó en el tercer lugar tras la primera ronda, con un total de 70 golpes, dos bajo par. Hoy, ambos siguen su competencia.

## Deportes

P\*RIS2024

Entrevista con Mariana Pajón

# "Así no se ganen medallas, a los atletas hay que apoyarlos"

La triple medallista olímpica estuvo acompañando al equipo de ciclismo de pista en el Velódromo Nacional de Saint Quentin, cerca de la capital francesa, en donde el barranquillero Cristian Ortega llegó a dieciseisavos de final de la velocidad. Kevin Quintero, Stefany Cuadrado y Martha Bayona no tuvieron una buena actuación.



LUIS GUILLERMO ORDÓÑEZ OLANO

Lordonez@elespectador.com

@Memordonez

Pasaron ya varias noches desde que terminó su competencia en París 2024 y Mariana Pajón sigue sin dormir bien, Repite en su mente una y otra vez sus carreras y se pregunta qué hubiera pasado de haber corrido diferente. El guayabo y las lágrimas seguirán un tiempo más. "Me hubiera gustado tener un diploma", dice con nostalgia para resaltar la importancia de ese premio, al que mucha gente en el país no le da valor.

La triple medallista olímpica estuvo acompañando ayeral equipo de ciclismo de pista en el Velódromo Nacional de Saint Quentin, en Yvelines, cerca a la capital francesa, en donde el barranquillero Cristian Ortega llegó a dieciseisavos de final de la velocidad y salvó una jornada para el olvido, pues Kevin Quintero, Stefany Cuadrado y Martha Bayona quedaron eliminados muy temprano.

La antioqueña habló de la actuación de nuestros atletas y la presión que sienten antes de las competencias, del anunciado recorte al presupuesto del deporte, de su futuro y de la necesidad de apoyar a los jóvenes talentos ganen medallas o no.

¿Cómo es el ambiente en el box de Colombia, en una jornada así, en la que nos fue muy mal?

No mal, porque es que esto es detalles, ¿y muy duro. No les fue como quería-dirigente?

mos o como estamos acostumbrados. Hay caritas tristes porque este es el sueño de todos v se revientan para estar acá. Lo de Cristian fue muy bueno, una cosa de locos, Martica siempre será Martica, la sensei, y a Stefany esta será una experiencia que le va a enseñar mucho. El box es muy parecido al de nosotros, hay mucha seriedad, profesionalismo. Cada uno sabe cuál es su misión. Los muchachos están concentrados y el profe les dice cositas, de pronto hacen algún ajuste mecánico y va, todos tienen sus funciones muy claras.

#### Usted también ha hecho pista, ¿cuál es la prueba que más le gusta?

La velocidad por equipos. El BMX es como el keirin, poco tiempo, decisiones rápidas, agresividad y potencia, pero la velocidad por equipos me encanta.

## ¿Y la veremos corriendo en los velódromos?

A mí me encanta esto. La pista es un lugar chévere, pero no sé todavía. Tengo que darme un tiempito para definir. Yo seguiré enrollando cadena todo el resto de mi vida, en ruta, en bicicrós, en todo.

## La vimos ayudando al equipo, ¿qué hace?

Pues de asistente, aguatera, motivadora, lo que sea, apoyando. Son dos manos más que están para lo que necesiten.

La vemos pendiente de todos los detalles, ¿ya está pensando en ser dirigente?



Mariana Pajón con su esposo y entrenador Vincent Pulluard, en Saint Quentin. / @Marianapajon

No, no, yo creo que cada uno en su lugar y para eso tendría que estudiar y prepararme. No creo, pero siempre estaré involucrada en el deporte y apoyando lo que más se pueda.

#### A propósito de eso, le van a quitar al deporte cerca de \$800.000 millones del presupuesto, ¿cómo puede afectar eso un ciclo olímpico que es tan costoso?

Esperemos que se arrepientan, que vean que el deporte trae muchas oportunidades, que construye país y que así no se ganen medallas a los atletas hay que apoyarlos. Con un deportista están formando personas de bien, que aportan a la sociedad. La cultura, el deporte y la educación son fundamentales. Esa reducción afectaría mucho.

## ¿Qué nos falta para pelear más en la élite?

Hay que preparar mucho a nuestros entrenadores y a sus equipos

Ortega llegó a dieciseisavos de final de la velocidad ayer, en un mal día para Colombia, que perdió una opción de medalla con Martha Bayona en el keirin.

de apoyo, de ciencias aplicadas, de tecnología, ahora eso es lo que está marcando la diferencia. Tuvimos un empuje muy fuerte hace unos años, estuvimos estables y ahora hay que empujar nuevamente, creerle a la nueva generación.

### ¿Y en temas de escenarios e infraestructura?

Sería irresponsable hablar de otros deportes porque no estoy vinculada, pero claro que nos falta infraestructura. En BMX estamos mal. Hay unas pistas bonitas, en donde entreno yo, pero me tocó salir del país; es una realidad. Hay muchas pistas abandonadas que se construyen con esfuerzo, pero no les hacen mantenimiento y se caen. Acá en Francia hay Centros de Alto Rendimiento en todo lado, te internan desde los 15 años, siguen tu proceso hasta la élite. Hemos mejorado, obviamente, pero hay que seguir avanzando.

### ¿Se siente presión por los resultados de la delegación?

Claro, esa es una realidad. Tú
llegas a unos Olímpicos y tienes
que rendir; esto es así, es cruel, es
el alto rendimiento. Uno entra a la
Villa, llega al edicifio de Colombia y ahí está la medallería. Ahora
tenemos la foto de Angelito (Barajas) que está ahí, pero ver eso vacío
y sabes que te toca después, que te
toca, que confían en ti, no es fácil,

hay que saberlo manejar muy bien. A veces la presión saca lo mejor de ti, a veces te puede jugar en contra.

## Como usted en Londres 2012, que era el oro fijo.

En ese entonces, que ponían mi foto en la medalla antes de correr, y ahora. La presión se la pone uno mismo. Por ejemplo, acá no conseguí los resultados para el país, pero para mí tampoco y yo fui la que sufrí, la que luché, a mí fue a la que más le dolió, la que se tuvo que secar las lágrimas, la que todavía está llorando. En ese sentido, creo que hay que entender mucho más a los deportista y valorarles más su esfuerzo.

## Solo celebramos medallas y no diplomas olímpicos, por ejemplo.

Ojalá tuviéramos la cabeza fría y el sentido común para entender lo que es clasificar a unos Olímpicos, quiénes llegan acá, quiénes son capaces de llegar hasta acá. Estamos mal acostumbrados, porque queremos más, somos triunfalistas. A mí me hubiera gustado tener un diploma olímpico, me quedé cerca.

## ¿Va a ir a ver otros deportes?

Quiero ir a atletismo, a ver a Flor. No se imaginan lo que alumbra esa mujer, va por su medalla. También me gustaría ir a ver

# IMPACTO MUJER

Este año, en Impacto Mujer queremos seguir apostando por historias y contenido periodístico que inviten a la sociedad a fomentar la equidad y la igualdad de género. De norte a sur, de oriente a occidente, en Colombia existen muchas iniciativas que trabajan por crear oportunidades y espacios de participación para mujeres, hombres y población LGBTIQ+ y, así, construir un país más equitativo y seguro para ser habitado por todas las personas.

En un país tan diverso como el nuestro, queremos sumar las voces de mujeres de todas las edades, etnias y orientaciones sexuales para construir un relato más completo sobre lo que se está haciendo y aún falta por hacer en equidad e igualdad.

Estos esfuerzos no solo se realizan en Colombia para Colombia, sino también desde y hacia otras partes de la región y el mundo. También queremos resaltar esos esfuerzos que dan cuenta de la gran red que se teje día a día, con diferentes nodos, alrededor del mundo.



#EquidadElgualdad @Impactomujercol Escanea el siguiente codigo QR



UNA INICIATIVA DE

EL ESPECTADOR

## Sudoku

|     |   |   |   |   | 1 | 10 | 4 |   | 9 |
|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
|     | 5 |   | 7 |   | 6 |    | 1 |   |   |
|     |   | 4 |   |   |   |    | 8 |   |   |
|     | 8 |   |   | 2 |   |    |   |   |   |
|     |   | 1 |   |   |   |    |   |   |   |
|     |   | 5 |   | 9 |   | 7  |   | 6 |   |
| 7 2 | 9 |   |   |   | 3 |    |   |   |   |
|     |   |   |   |   |   | 6  | 1 |   |   |
|     |   |   |   |   |   |    |   |   |   |

|   |   |   |   |   | 2   | 7 |   |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |   |   |   | - 0 | 9 | 1 |   |
|   | 9 |   |   |   |     |   | 4 | 5 |
| 9 |   |   |   | 6 |     | 4 | 2 |   |
|   | 7 |   |   | 1 |     |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |     |   | 3 |   |
|   | - | 3 | 3 |   | 8   |   | 5 |   |
|   | 2 |   |   |   | 4   | 6 |   |   |
|   | 6 |   | 5 |   | 9   |   |   |   |

## **Espectagrama**

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

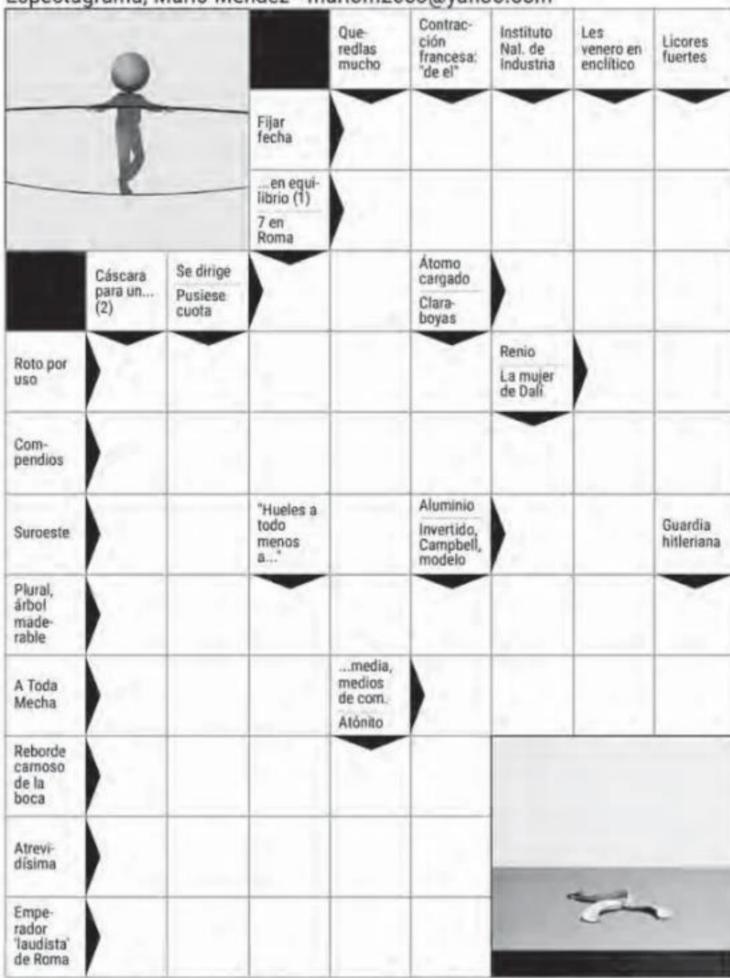

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Otean, Tostó, Port, Quambaya, Uncieras. Eta. Lene, Canal, El, Aboliste, Nasal. Ol, Po, Roces. Verticales: Qué calor, Untábalo, Picanos, Otomí, Alape, Torbellinos, Estaré, At, Yanet, Notásele.

# EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA

Leo (24 jul. - 23 ago.)
Abre tu corazón.No te
resistas, ya estuvo bueno
de rechazar a aquellos
que te quieren dar
estabilidad y felicidad.
Animal del día: Elefante.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Cuidado, te puedes estrellar.Es hora de tomar buenas decisiones y eso significa andar un camino y abandonar otro. Animal del día: Culebra.

Libra (24 sep. - 23 oct.)
Cuidado con las
percepciones equivocadas
y carentes de fundamento
con las personas que
te quieren ayudar.
Animal del día: León.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) No alcanzas a dimensionar todo lo que traerá consigo esta nueva exploración laboral. Prepárate para recibir aplausos y elogios. Animal del día: Jirafa. Sagitario (23 nov. - 21 dic.) En estos momentos te ayudará mucho más la astucia y la paciencia que la agresividad para lograr objetivos. Animal del día: Pájaro.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.)
Deja de estar empujando
a todas las personas
que te rodean para que
evolucionen. Entiende que
todos van a su ritmo.
Animal del día: Foca.

Acuario (20 feb. - 20 mar.)
Todo el mundo se tomará
tus palabras como una
ofensa. Hay días que es
bueno guardar silencio,
esta decisión es de sabios.
Animal del día: Ratón.

ov.)

Piscis (20 feb. - 20 mar.)

Modifica ciertas pautas de
comportamiento que no
te ayudan a crecer como
persona. Estás alejando a los
que amas por tu prepotencia
Animal del día: Serpiente.

Aries: (21 mar. - 20 abr.)
Lo que pasó en el pasado se
deja enterrado. Si te pones
a buscar explicaciones
podrás poner en riesgo
todo tu presente.
Animal del día: Tigre.

Tauro (21 abr. - 21 may.)
Estás demasiado irritable
y eso te está ocasionando
problemas hasta contigo
mismo. No te tomes
todo tan personal.
Animal del día: Perro.

Géminis (22 may. - 21 jun.)
Una mala noticia te tomará
por sorpresa. Acude a tus
buenos amigos y trata
de mantenerte neutral
en tus decisiones.
Animal del día: Pulpo.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.)

Deberías procurar mantener una actitud positiva con tu pareja y no cargarla con tanta energía negativa.

Estás hecho para ayudar.

Animal del día: Gallo.

#### Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

1 > Empleos

7 » Tecnología

**Bienes Raices** 

Servicios

Maquinaria 8 »

Vehículos

Otros

Negocios

10 » Módulos 11 » Judiciales

Turismo

12 » Exeguiales

## Clasificados

EL ESPECTADOR

Ordene su aviso 2627700 313 889 4044 321 492 2547

#### Tarifas:

- » Palabra \$ 1.681
- Centímetro x col. \$66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA.

#### Formas de Pago:

- » PSE
- Tarjeta de Crédito
- » Transferencias Bancarias

## Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLIN. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - El jefe del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la Dirección Seccional en cumplimiento de lo dispuesto en el (los) Artículo(s) 568 del Decreto 624 del año 1989 notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCION SANCION, La Directora Seccional de Impuestos Nacionales de Medellín, en uso de las facultades conferidas en los artículos 671, 684 del Estatuto Tributario, numerales 13 y 15 del Artículo 39 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 000478 de fecha 20 de mayo del 2024, Resolvió: SANCIONAR CON DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, al contribuyente CENTRO DE ARTE Y PUBLICIDAD S.A.S con nit 901629390, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 E.T consistente en que se facturaron ventas o se prestaron servicios simulados o inexistentes, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto. H7

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. – Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 495 del Estatuto Tributario, mediante el presente aviso informa los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE PROVEEDOR FICTICIO, El (La) Director(a) Seccional de Impuestos de Bogotá, en uso de las facultades conferidas en los artículos 638, 671, 684 y 742 del Estatuto Tributario, 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008, y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 202303206 0000624 de fecha 17/11/2023, Resolvió: SANCIONAR con "Declaración de Proveedor Ficticio" al contribuyente SERVILOGIC SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA SAS, NIT 900762066, por el termino de Cinco (5) años, a partir de la firmeza del mencionado acto, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario. La Resolución No. 202303206 0000624 de fecha 17/11/2023, adquirió firmeza el 30/01/2024. H11

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 495 del Estatuto Tributario, mediante el presente aviso informa los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE PROVEEDOR FICTICIO, El (La) Director(a) Seccional de Impuestos de Bogotá, en uso de las facultades conferidas en los artículos 638, 671, 684 y 742 del Estatuto Tributario, 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008, y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 20240320 60000043 de fecha 12/02/2024, Resolvió: SANCIONAR con "Declaración de Proveedor Ficticio" al contribuyente COMERCIALIZADORA JKW SAS, NIT 901044843, por el termino de Cinco (5) años, a partir de la firmeza del mencionado acto, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario. La Resolución No. 20240320 60000043 de fecha 12/02/2024, adquirió firmeza el 23/04/2024. H9

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 495 del Estatuto Tributario, mediante el presente aviso informa los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE PROVEEDOR FICTICIO, El (La) Director(a) Seccional de Impuestos de Bogotá, en uso de las facultades conferidas en los artículos 638, 671, 684 y 742 del Estatuto Tributario, 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008, y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 202403206 0000144 de fecha 11/04/2024, Resolvió: SANCIONAR con "Declaración de Proveedor Ficticio" al contribuyente DISTRICOMERCIAL AL INSTANTE S.A.S, NIT 900873708, por el termino de Cinco (5) años, a partir de la firmeza del mencionado acto, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario. La Resolución No. 202403206 0000144 de fecha 11/04/2024, adquirió firmeza el 20/06/2024. H10

DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 495 del Estatuto Tributario, mediante el presente aviso informa los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCIÓN DECLARATORIA DE PROVEEDOR FICTICIO, EI (La) Director(a) Seccional de Impuestos de Bogotá, en uso de las facultades conferidas en los artículos 638, 671, 684 y 742 del Estatuto Tributario, 46 y 47 del Decreto 4048 de 2008, y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 202403206 0000181 de fecha 25/04/2024, Resolvió: SANCIONAR con "Declaración de Proveedor Ficticio" al contribuyente ZANESSKI SAS, NIT 900298829, por el termino de Cinco (5) años, a partir de la firmeza del mencionado acto, por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 del Estatuto Tributario. La Resolución No. 20240320 60000181 de fecha 25/04/2024, adquirió firmeza el 09/07/2024. H8

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLIN. Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - El jefe del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la Dirección Seccional en cumplimiento de lo dispuesto en el (los) Artículo(s) 568 del Decreto 624 del año 1989 notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCION SANCION, La Directora Seccional de Impuestos Nacionales de Medellin, en uso de las facultades conferidas en los artículos 671, 684 del Estatuto Tributario, numerales 13 y 15 del Artículo 39 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 000501 de fecha 23 de mayo del 2024, Resolvió: SANCIONAR CON DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, al contribuyente ELECTRICOS PTLOMEO E.U con nit 900.240.026-5 , por incurrir en el hecho sancionable contemplado en el literal a) del artículo 671 E.T consistente en que se facturaron ventas o se prestaron servicios simulados o inexistentes, de conformidad con lo dispuesto

en la parte considerativa del presente acto. Esta calificación se levantará pasados cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo a petición del interesado. H6

## **Avisos**

#### CENDIATRA SAS - NIT 800.180.176-0

Informa el fallecimiento de su revisor fiscal JAVIER CAÑON CASTELLANOS c.c. 19.455.090 las personas que se consideren con derechos para reclamar en lo referente a su liquidación y prestaciones sociales deberán escribir al correo electrónico contabilidad@cendiatra.com, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este Segundo Aviso. O presentarse

## **Edictos**

## **Avisos**

AVISO DE LIQUIDACIÓN.: LA SUSCRITA LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD "VIVAFIN S.A.S." INFORMA: A LA COMUNIDAD EN GENERAL QUE LA SOCIEDAD VIVAFIN S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 901.618.020-1, UBICADA EN LA CALLE 30 NO. 6 89 OFICINA 301 EDIFICIO ZULIA EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C., REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA DOCTORA CINDY ESPERANZA JUNCO QUINTERO, SE ENCUENTRA EN DISOLUCIÓN Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN POR VOLUNTAD DE LOS ACCIONISTAS MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO. 0021 DEL 18 DE JULIO DE 2024, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL. H2

BOGOTÁ, D.C. 8 de agosto de 2024. El Señor PEDRO PABLO ESPINOSA JIMENEZ, quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía No. 3.345.199 de Medellín, falleció en la ciudad de Bogotá el día 4 de julio de 2024. Quienes crean tener derecho a solicitar el reintegro de los ahorros, aportes y demás derechos que el asociado tenía en la cooperativa del magisterio CODEMA, pueden acercarse a su oficina en la CL 39B #19-15 en Bogotá D.C. Se establece un plazo máximo de dos (2) meses para la presentación de la reclamación ante la cooperativa, a partir de la fecha del deceso. H12

EL SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. "CORTOLIMA" AVISA: Que mediante Auto No. 3885 de 30 de

julio de 2024, se dispuso INICIAR

trámite ambiental de Permiso de

Ocupación de Cauce Sobre la cuenca: Rio Saldaña Coordenadas: X: 1951750 Y: 4732990 Vereda Anape Municipio: Ataco Departamento del Tolima para el Reemplazo de alcantarilla por box coulvert. Área de ocupación(m2) 871.5 Ancho (m) 2 Longitud (m): 8.3 Altura (m): 1.5 solicitado por el CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025 con NIT: 90170571,1 a través del Representa Legal: CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 14.270.552. Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA, dentro del trámite de la misma. Dada en Ibagué, el día 30 de julio de 2024. Firmado digitalmente por Juan Carlos Guzmán Cortes Subdirector Jurídico. Fecha: 2024.07.3114:47:33. Acuerdo 08 de 2024. (Hay firma). H5

EDICTO. LIQUIDACIÓN IPS FUNDACIÓN LEONÍSTICA PODER VER: La IPS FUNDACIÓN LEONISTICA PODER VER Identificada con NIT. N' 901.301.423-2 informa que inició su proceso de DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN. Las personas interesadas podrán acercarse a sus instalaciones ubicadas en la calle 10 Nº 10-77, Ubaté Cundinamarca Barrio Simón Bolívar, e-mail: fundacionleonesubate2024@gmail.com. La presente publicación corresponde al PRIMER AVISO que empezará a regir durante los quince (15) días hábiles siguientes a partir de esta

publicación. PRIMER AVISO. H1 LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA. "CORTOLIMA" SUBDIRECCIÓN

JURIDICA, AVISA: Que mediante

julio de 2024 CORTOLIMA dispuso "INICIAR el trámite administrativo de evaluación de la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce del rio Saldaña, en las coordenadas X: 471449.5 Y: 1941338.43, para construcción de un Muro de contención superficial para protección del talud inferior de la vía, en la vereda Las Señoritas del municipio de Ataco en el departamento del Tolima, presentada por el CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025, representado legalmente por el señor CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA identificado con cédula de ciudadanía No. 14.270.552 de Armero, de conformidad con las consideraciones del presente acto administrativo". Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo del presente trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante CORTOLIMA, dentro del trámite de este. Firmado digitalmente por Juan Carlos Guzmán Cortes Subdirector Jurídico Fecha: 2024.07.31 11:51:05 Acuerdo 08 de 2024. (Hay firma). H4

Auto Cortolima No. 3097 del 02 de

LA LIQUIDADORA DE LA SOCIEDAD. "COMERCIAL P&P SAS EN LIQUIDACION". NIT.: 901.069.985-5. AVISA: Mediante ACTA No. 10 de ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, de REUNION EXTRAORDINARIA de la sociedad COMERCIAL P&P SAS NIT. 901.069.985-5 realizada en BOGOTÁ a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2024, se decidió iniciar el proceso de disolución y liquidación de la citada sociedad a partir del 1 de junio de 2024, en aplicación del numeral 6 del artículo 218 del código del comercio, que a la letra reza: "Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social". En virtud de lo anterior. la señora liquidadora ordenó la publicación del presente AVISO, para informar a los ACREEDORES SOCIALES bajo la pretensión de obtener información sobre las deudas a cargo de la sociedad, en el marco del proceso de liquidación que se adelanta de manera privada

aviso en la sede principal de la sociedad, para que los interesados conozcan la decisión e intervengan en lo que corresponda. ANGELICA FERNANDA PABON CALDERON Liquidador (a) "COMERCIAL P&P SAS EN LIQUIDACION". NIT.: 901.069.985-5. H3

### **Notarias**

EDICTO. La Notaria Primera del Circulo de Villavicencio, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de la liquidación de la sucesión intestada de: NESTOR ANDRES ALZATE LEON (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 80.216.094, fallecido el día Nueve (09) de Febrero del año Dos Mil Veinticuatro (2024), en la ciudad de Bogotá D.C., siendo la ciudad de Villavicencio - Meta, el lugar de su ultimo domicilio. El trámite fue aceptado mediante Acta No.130 del 02 de Agosto de 2024. Para los fines indicados en el artículo 3° del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en lugar visible de la Notaría por el término de (10) días y se expiden copias para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional y en una de las emisoras locales de esta ciudad. El presente edicto se fija hoy Tres (03) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) a las ocho de la mañana (8 a.m.). LA NOTARIA. MARTHA LILIANA ZAMORA BARRERA NOTARIA PRIMERA ENCARGADA.

(Hay firma y sello). H2 EDICTO. La Notaria Primera del Círculo de Villavicencio, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite Notarial de la liquidación de la sucesión intestada de: MARIA RAQUEL HERNANDEZ PATINO (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 40.372.306, fallecida el día Treinta (30) de Julio del año Dos Mil (2000), en la ciudad de Villavicencio Meta, lugar de su ultimo domicilio. El trámite fue aceptado mediante Acta No.129 del 02 de Agosto de y/o voluntaria. Se fija el presente | 2024. Para los fines indicados en el

artículo 3º del Decreto 902 de 1988, se fija el presente edicto en lugar visible de la Notaría por el término de (10) días y se expiden copias para su publicación en un periódico de amplia circulación Nacional y en una de las emisoras locales de esta ciudad. El presente edicto se fija hoy Tres (03) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) a las ocho de la mañana (8 a.m.). LA NOTARIA. MARTHA LILIANA ZAMORA BARRERA. NOTARIA PRIMERA ENCARGADA. (Hay firma y sello). H1



## **Avisos de Ley**

## AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se solicita a Serfinansa S.A., Calle 93 No. 13-13, la cancelación y reposición del CDT No. 0064968, por valor de \$193.461.557,25, fecha de emisión: 10/12/2021, fecha de vencimiento: 10/06/2022, cuyo titular es Cecilia Falquez de Lora o Maria Cecilia Lora Falquez.

## ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EGAT

Informa que la Señora GARZÓN MORA ANAIS ELENA con C.C. 52.087.891, falleció el 14/07/2024; a reclamar las prestaciones sociales se presentó su esposo el señor JOSE AQUILINO RODRIGUEZ MUÑOZ. Quien considere que tiene mayor derecho a reclamar las prestaciones sociales, enviar correo a contactenos@egat.com.co, acreditando su derecho dentro de los 30 días a partir de esta publicación.

#### INGEMETRIC SAS - NIT. 900.797.551 -1 **HACE SABER**

Que el día 15 de junio de 2024 falleció en Bogotá, estando al servicio de la empresa la señora MARIA ANTONIA PINZON MARIN quien en vida se identificaba con la cedula de ciudadanía N. 28.083.011 Quienes se crean con derechos para reclamar las prestaciones sociales y demás emolumentos, deben hacerlo saber a la empresa con los respectivos documentos que acrediten su parentesco, en la siguiente dirección: Autopista Norte N. 114 44 Ofc 605, o comunicarse al teléfono 3183022566 y correo electrónico Ivonne.castillo@emtiria.com



Que el pasado 23 Junio 2024, falleció en la ciudad de Ibagué, Jhulieth Andrea Prieto Reina (g.e.p.d.) identificado con cédula de ciudadanía No. 1110451625 de Ibagué, encontrándose vinculado laboralmente al servicio de CENTRO MÉDICO COLSANITAS S.A.S., con Nit. 901041691-3.

Las personas que crean tener derecho a reclamar los pagos de Ley, pueden presentarse a la empresa CENTRO MÉDICO COLSANITAS S.A.S., con Nit. 901041691-3, ubicada en la Calle 100 No. 11B - 67, en la ciudad de Bogotá, Desarrollo Humano, antes de 30 días a partir de la fecha de esta publicación, presentando los documentos que acrediten su condición de beneficiario.

El presente aviso se efectúa dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

Desarrollo Humano

# 

Catherine Juvinao, representante a la Cámara

# "Nos hace falta recobrar el concepto de virtud política"

La representante a la Cámara criticó la postura de la izquierda frente a la situación de Venezuela y reflexionó sobre las cualidades y deficiencias del Congreso y su experiencia personal en la política.

#### REDACCIÓN CULTURA

¿Qué opina de la respuesta de Colombia sobre las elecciones de Venezuela?

La situación de Venezuela ha revelado el verdadero talante más allá de los espectros políticos en Colombia. Esto tiene que ver con que en Colombia tenemos un fenómeno en el que tanto gente de derecha como de izquierda es capaz de validar el autoritarismo cuando quien lo ejerce es afín a ellos, y yo creo que eso es muy drástico. Estamos viendo, por ejemplo, cómo frente al régimen, la izquierda, que siempre había tenido el monopolio de la movilización y protesta social, y para la cual la rebelión es legítima en términos políticos, hoy llama más bien a ese poder constituyente, que sí consideran que debe movilizarse en Colombia, a actuar con prudencia en Venezuela, básicamente para no provocar a un dictador que no ha sido capaz de demostrar integridad en el proceso electoral mediante el ocultamiento de las actas.\*

¿Cuál es su posición ante las declaraciones del presidente Petro?

Yo le he criticado que no se mide en lo que dice, que muchas veces ha estado dispuesto a perjudicar relaciones diplomáticas y comerciales de Colombia por su incontinencia verbal y descontrol emocional, algo inaceptable para un presidente. Uno podría entender que en un principio Petro intentara agotar hasta el último recurso diplomático. Los que queremos sensatez no le reclamamos eso, pero una semana y media después de las elecciones, observadores de la talla de la MOE y el Centro Carter nos dicen que, según sus datos, la oposición ganó. La pregunta para Petro es cómo se supone que la oposición venezolana puede negociar con un régimen que no quiere revelar las actas de los puestos de votación, con Diosdado Cabello diciendo "los vamos a joder" y prometiendo construir nuevas cárceles para la oposición. Lo que vemos es que el presidente de Colombia, que tanto enarbola la causa del poder constituyente, básicamente está desconociendo por completo

este poder en Venezuela.

¿Qué es lo que más destaca de su paso por la Cámara de Representantes?

En la primera legislatura logramos aprobar el proyecto de paridad, que ahora es una realidad en Colombia y está próximo a recibir sanción presidencial. En control político, hemos denunciado la expansión de grupos armados ilegales y problemas en la Unidad de Gestión de Riesgo. Además, hemos sido activos en la reforma de la salud, proponiendo alternativas que concilien la visión del Gobierno y la oposición. También hemos investigado la precarización laboral en la liga femenina de fútbol y denunciado la negativa de la Dimayor a recibir patrocinios.

## ¿Cómo resume su experiencia de trabajo en el Congreso?

Uno de mis principales descubrimientos es que nos hace falta recobrar el concepto de virtud política. En la actualidad, el más fuerte es el que se impone ante el otro, desapareciendo física o moralmente al

Catherine Juvinao es periodista de la Universidad del Norte y tiene una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana. / UTL Catherine Juvinao

contrario. Este es un modelo de liderazgo profundamente machista, incluso en las mujeres que ejercen el liderazgo de manera patriarcal y autoritaria. Creo que nos falta la conversación sobre la virtud. Necesitamos construir un liderazgo virtuoso que no solo se preocupe por qué hay que hacer, sino de cómo hay que hacerlo. Necesitamos una conducta a prueba de corruptos, prebendas, "mermelada" y corrupción. Nos preparamos 30 años para hacer campaña, pero el proyecto alternativo en Colombia no se ha preparado para gobernar.

Lea la entrevista completa en la página Web de El Espectador

Ponte BIBO Reducción histórica de la deforestación en Colombia: la más baja en 23 años

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible logró la cifra más baja de deforestación desde que se tiene registro: una reducción del 54 % entre 2021 y 2023 en el país y de 61 % en la Amazonia. Esto es una realidad gracias a las comunidades que son parte del programa Conservar Paga, que otorga hasta \$900.000 mensuales a quienes le dicen no a la deforestación en la Amazonia.

¡Esto es avanzar con dignidad!

Más detalles en:





Una iniciativa



Respalda



